

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.200

# BIJ PAIS

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2,00 euros

30 de agosto de 2024

Champions Dos cruces de lujo en la primera fase: Liverpool-Madrid y Barça-Bayern-p28 y 29

## El grupo húngaro retira la opa sobre Talgo tras el veto del Gobierno

Bruselas avala la decisión española de impedir la compra de la firma ferroviaria por Ganz-MaVag

S. AYUSO / J. GARCÍA ROPERO D. TOLEDO

#### Bruselas / Madrid

El grupo húngaro Ganz-MaVag retiró ayer la oferta pública de adquisición (opa) por el fabricante español de trenes Talgo, horas después de que Bruselas avalase el veto que el Gobierno de Pedro Sánchez impuso el martes pasado a la compra, alegando "riesgos para la seguridad nacional". La marcha atrás del consorcio magiar a la opa que lanzó en marzo fue adoptada por su consejo de administración ante las escasas posibilidades de que prosperase tras el no del Ejecutivo.

La oferta, que valoraba Talgo en 620 millones, tenía el visto bueno de los accionistas del fabricante ferroviario, pero contó con las reticencias del Gobierno desde su lanzamiento, que finalmente impuso el veto. Ayer la Comisión Europea avaló la resolución española, con el argumento de que es una "prerrogativa" de los Estados y tras no apreciar inicialmente objeciones. Pese a la retirada, Ganz-MaVag mantiene la decisión de recurrir a los tribunales. -P19

#### La ofensiva israelí en Cisjordania aumenta la tensión en Oriente Próximo

ANTONIO PITA Fara'a (Cisjordania)

Israel ha disparado la tensión en Cisjordania con la ofensiva que lanzó el miércoles y que en dos días se ha cobrado al menos 18 vidas y ha dejado una veintena de heridos.

## La ruta migratoria a Canarias sufre su verano más intenso

Más de 2.600 personas han llegado entre julio y agosto a las islas, que se preparan para un repunte de las entradas en otoño

GUILLERMO VEGA

Las Palmas de Gran Canaria

El primer desembarco de cavucos en la llamada ruta canaria fue en 1994. Justo cuando se cumplen tres décadas de esa primera llegada, el archipiélago ha registrado su verano más intenso con la arribada de más de 2.600 inmigrantes entre julio y agosto. Es un 19,94%

más que en los mismos meses de 2023, en los que también se llegó a máximos. Las cifras en lo que va de año más que duplican las del ejercicio pasado. El Gobierno de Canarias advierte de que el volumen puede intensificarse en los próximos meses, debido a que el mar ofrece las mejores condiciones de navegabilidad: amainan

los vientos alisios. Ese aumento de las llegadas, que también experimenta Ceuta, ha situado la inmigración en la primera línea del debate político en el arranque del curso, con un enfrentamiento entre el Gobierno y el PP. Ambos se cruzaron ayer acusaciones de irresponsabilidad. -P12 A 14

-EDITORIAL EN P8



El 'president' Illa recibe al Rey. El presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, recibió ayer en Barcelona al rey Felipe VI durante un acto de la Copa del América, en un gesto de normalidad institucional. LORENA SOPEÑA (EP)



## Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por asesinato

J. V. / EFE

Madrid / Samui (Tailandia)

El cocinero español Daniel Sancho, de 30 años, fue condenado ayer a cadena perpetua por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta, el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Phan-

gan. El tribunal, que también le sentencia a indemnizar a la familia del fallecido con 107.000 euros, descartó la pena de muerte por su colaboración durante el proceso. "A seguir luchando", dijo el padre del procesado, el actor Rodolfo Sancho. El fallo puede ser recurrido.



## Israel dispara la tensión en Cisjordania tras matar a 18 personas en dos días

La OMS planea iniciar la vacunación contra la polio en Gaza este fin de semana tras un acuerdo entre el ejército y Hamás para pausar los enfrentamientos

#### ANTONIO PITA Fara'a

La ofensiva israelí en el norte de Cisjordania, una de las mayores desde el final de la Segunda Intifada en 2005, se ha cobrado 18 vidas en sus dos primeros días. Los últimos, ayer, cinco palestinos en una mezquita en la ciudad de Tulkarem, donde continúa la redada y los enfrentamientos con milicianos. El ejército israelí asegura que los cinco eran terroristas de la Yihad Islámica, entre ellos Muhhamad Yabber, conocido como Abu Shuyaa, su responsable en el campo de refugiados

de Nur Shams. La Yihad Islámica reconoció su muerte, tras sobrevivir a varios intentos de asesinato.

El ejército lanzó en la madrugada del miércoles una amplia ofensiva simultánea en tres zonas del norte de Cisjordania y dejó más de una decena de palestinos muertos en su primera jornada. Ese mismo día, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, llamó a actuar en Cisjordania igual que en Gaza, "incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y cualquier medida que sea necesaria". De momento, ocho palestinos han muerto en la región de Yenín, seis en Tulkarem y cuatro en Tubas. Hay, además, más de 20 heridos, en lo que Amnistía Internacional calificó ayer de "terrible aumento" en el uso de la fuerza letal.

La operación comenzó a primera hora del miércoles con cientos de tropas israelíes respaldadas por helicópteros, drones y vehículos blindados de transporte de personal que atacaron las ciudades de Tulkarem, Yenín y áreas del valle del Jordán. También hubo una interrupción total de la red en la empresa Jawwal, una de las dos principales compañías de telecomunicaciones en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, según señaló un testigo.

En Yenín, ayer, las excavadoras avanzaban por las calles vacías con el sonido de fondo de los drones. Las tropas israelíes permanecían estacionadas frente al principal hospital de la ciudad. El miércoles, los militares bloquearon el acceso al hospital con montículos de tierra y controlaron la entrada de ambulancias para evitar que los combatientes buscaran refugio allí. La Media Luna Roja palestina denunció que las tropas impiden a las ambulancias acercarse a auxiliar a los heridos y han rodeado el hospital. También que han perdido el contacto con sus sanitarios en el lugar.

Los brazos armados de las facciones Hamás, Yihad Islámica y Al Fatah dijeron en declaraciones separadas el miércoles que sus hombres habían detonado bombas contra vehículos militares israelíes en Yenín, Tulkarem y Fara'a, un campamento de refugiados cercano a la ciudad de Tubas. Dos soldados resultaron heridos.

La presión militar y los ataques a personas y propiedades por parte de colonos radicales judíos en Cisjordania se han disparado en paralelo a la guerra de Gaza. Las redadas son aún más frecuentes y han dejado casi dos muertos de media. También han aumentado los enfrentamientos con milicianos de distintas facciones, bien clásicas o locales de reciente creación. Israel sostiene que Irán proporciona armas y apoyo a las facciones militantes de palestinos.



Funeral por los palestinos muertos ayer en un ataque aéreo israelí en el campamento de Fara'a, en Cisjordania. RANEEN SAWAFTA (REUTERS)

## La UE ve con frialdad el plan de Borrell de sancionar a ministros de Netanyahu

#### SILVIA AYUSO Bruselas

La mayoría de los Veintisiete recibieron ayer con frialdad la propuesta del alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, de imponer sanciones a algunos ministros israelíes, una decisión que requiere la unanimidad de los Estados miembros.

Sí que hay un apoyo claro, como expresaron los Estados en una declaración conjunta, al reclamo de "pausas humanitarias inmediatas" para permitir la vacunación de menores palestinos contra la polio, algo a lo que han accedido tanto Israel como Hamás, que anunciaron ayer una pausa humanitaria de tres días en Gaza a partir del domingo.

La UE sigue consternada por la situación en Oriente Próximo y el estado crítico de la población civil palestina en Gaza, pero no lo suficiente como para dar el paso de imponer sanciones al Gobierno israelí o, al menos, a sus ministros más extremistas.

Una propuesta que Borrell lleva defendiendo ya un tiempo y que ayer planteó a los ministros de Exteriores, en la reunión informal celebrada en Bruselas. Aunque reconoció que "no hay unanimidad" para aprobar las sanciones, Borrell explicó que ha aprovechado su "capacidad como alto representante" y los poderes que esto le otorgan para presentar al cuerpo técnico del Conse-

jo su propuesta para incluir a dos ministros ultras del Gabinete de Netanyahu que "lanzan mensajes de odio inaceptables" en la lista europea de sanciones.

"Los ministros decidirán, depende de ellos, pero el proceso será lanzado, cada caso será estudiado cuidadosamente y los ministros deberán tomar una decisión política considerando todas las circunstancias", dijo en rueda de prensa.

Aunque no citó nombres, en los pasados días sí aludió ya a los miembros del Gabinete de Ben-

El ministro Katz dijo en un mensaje en X durante la madrugada del miércoles, refiriéndose al ataque sobre Cisjordania emprendido esa misma noche: "Esta es una guerra en todos los sentidos, y debemos ganarla". Acusó a Irán de trabajar para desestabilizar a Jordania y establecer un frente oriental contra Israel, como en Gaza y en Líbano, donde Israel ha estado intercambiando fuego casi a diario con militantes del grupo iraní Hezbolá. Para abordar la amenaza de dicho frente, Katz dijo que Israel tendría que utilizar "todos los medios necesarios, incluyendo, en casos de combate intenso, permitir a la población evacuar temporalmente de un barrio a otro para evitar daños a los civiles".

#### **Enfermedades**

Desde que comenzó la guerra de Gaza, miles de palestinos han sido arrestados en ataques en Cisjordania y Jerusalén Este y más de 660, entre combatientes y civiles, han muerto, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino. Al menos 30 israelíes han muerto en ataques en Jerusalén y Cisjordania durante ese periodo, según los recuentos israelíes.

En Gaza, mientras, el ejército ha desplazado a la fuerza varias veces a casi todos los 2,3 millones de habitantes del enclave, dando lugar a una crisis humanitaria y a la difusión de enfermedades mortales. Una de ellas, la polio, ha regresado a la Franja después de 25 años. La Organización Mundial de la Salud se dispone a comenzar la vacunación este fin de semana. Hay un acuerdo con Israel para que no bombardee en determinadas zonas. El ejército israelí y Hamás acordaron ayer tres pausas separadas de tres días en zonas específicas de la Franja para permitir la vacunación de unos 640.000 niños contra la polio, según un alto funcionario de la OMS. La campaña de vacunación está programada para comenzar el domingo, informó Rik Peeperkorn, responsable de la OMS para los Territorios palestinos.

No es el alto el fuego ni, en su defecto, la pausa humanitaria de una semana que pedía el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, como se esforzó en recordar en un comunicado, para no aparentar debilidad, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

jamín Netanyahu que tiene en su mira: el ultra Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, también de extrema derecha y que ha declarado que "el pueblo palestino no existe".

Ben Gvir ha defendido la ruptura del statu quo con el levantamiento de una sinagoga en la Explanada de las Mezquitas. En una entrevista dijo que sería "moral y justificado" dejar morir de hambre a dos millones de personas en Gaza para lograr la liberación de los rehenes.



Palestinos buscaban ayer víctimas tras el bombardeo del campamento de refugiados de Fara'a, en el norte de Cisjordania. A.P.

El ejército deja cuatro muertos en bombardeos aéreos, calles levantadas y puertas reventadas en un campamento de refugiados

## "La sensación es que vienen buscando sangre"

A. P. Fara'a

Los soldados y blindados israelíes se acaban de retirar y todos —desde los vecinos que barren los vidrios reventados de sus comercios o arreglan las lunas de sus coches hasta los milicianos que, con el fusil M16 al hombro y una cinta en la frente con la leyenda "No hay más dios que Alá", se atreven a salir de nuevo a las calles entre la mirada de admiración de los más pequeñoscoinciden en una idea: nunca el ejército israelí había entrado aquí tanto tiempo (32 horas) ni de manera tan agresiva desde el 7 de octubre de 2023, cuando se dispararon las redadas y muertes en Cisjordania en paralelo a la guerra de Gaza.

O, como ilustra el anciano Ahmed, junto a la puerta retorcida de su edificio, el misil contra una mezquita situada a decenas de metros "sonó más flojo que en los vídeos de Gaza, pero más cerca". No es Gaza, sino Fara'a, un campamento de refugiados junto a la ciudad de Tubas y uno de los tres puntos del norte de Cisjordania en los que el ejército israelí inició el miércoles una de sus mayores ofensivas en Cisjordania desde la Segunda

Intifada (2000-2005), que suma ya 18 muertos.

Fara'a ha sido la pieza de caza menor: una operación relativamente breve y localizada, en comparación con Yenín y Tulkarem, donde se prevé que las tropas permanezcan varios días, apoyadas por drones y blindados.

Yenín es, de hecho, la ciudad con hospital en la que Hazim Na'ya pensó llevar a su hermano, al encontrarlo herido. Tres disparos de dron habían alcanzado la primera planta de su edificio y la azotea. Como es habitual en Oriente Próximo, la familia vive en el mismo inmueble y Hazim habita la tercera planta. Tras el bombardeo, se encontró con los escombros cortándole el paso, "en medio del polvo y a oscuras" (el ejército cortó la electricidad nada más iniciar la redada) , tratando de llegar a su hermano orientándose por los gritos de: "Socorro, estoy herido".

"Cuando lo vi, estaba herido en el pecho, pero todo lo que decía eran: '¡Los niños, los niños! ¡Estaban arriba!' Subimos a la azotea y entendimos que había sido un impacto directo, porque Murad [de 14 años] estaba sin cabeza. Luego tuvimos que recoger las partes. Mohamed [su hermano dos años mayor] también estaba muerto. No podía hacer nada allí ya, así que me centré en llevar a mi hermano al hospital. Pensé en Yenín, pero estaba rodeada. Aquí solo hay una ambulancia y no podía llegar porque los soldados abrían fuego cuando se acercaba. Estuvimos dos horas y media esperando a que llegase. Mi hermana es enfermera y le pudo atender un poco", señala.

En vista de la situación, Na'ya se echó a su hermano a la espalda y lo llevó a pie hasta la ambulancia, que tardó una hora y media en llegar a Nablus "por una carretera secundaria llena de rocas". Enseña en el móvil un vídeo cargando a su hermano en medio de la oscuridad y otro de su hermano sangrando por la ca-

"Nadie tiene por qué ver lo que yo vi", dice el hermano de uno de los heridos

"Esto motiva a la gente a unirse a la resistencia", asegura un miliciano beza, pero no los quiere difundir. "Nadie tiene por qué ver lo que yo vi", tercia. Además de sus dos sobrinos, un tercero ha quedado con heridas tan graves que "depende de la piedad de Dios", añade, confiando en no tener que añadir palabras para que se entienda su situación.

Lo cuenta frente a un salón municipal que normalmente alberga bodas u otros eventos en los que el campamento festeja unido la felicidad. Hoy, acuden con otro rastro más de 100 hombres a dar el pésame a los familiares. Como su hermano está tan débil, Hazim Na'ya recibe a los vecinos que le dan la mano con la fórmula habitual: "Que Dios se apiade de ellos".

#### Mártires

Son cuatro adolescentes, "mártires del terrorismo sionista", como reza la pancarta en árabe colocada a la entrada del hall. No lleva el logotipo de ninguna facción armada, sino de la Organización para la Liberación de Palestina, a la que no pertenece la Yihad Islámica, el principal objetivo de la ofensiva israelí.

Frente a la fachada ennegrecida de la mezquita bombardeada, emergen dos milicianos con rifles. "Desde que comenzó la guerra en Gaza, la sensación es que no entran a por alguien, sino que vienen buscando sangre", asegura uno de ellos. "Este ha sido el ataque más agresivo. Todo lo que estaba prohibido usar ahora está permitido. Pero no se dan cuenta de que, cuanto más agresivos sean, más se motiva la gente para unirse a la resistencia", asegura otro toqueteando el cargador.

INTERNACIONAL EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024



Albares y Borrell, ayer durante la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas. O. HOSLET (EFE)

## La UE no reconocerá la "legitimidad" de Maduro

Los ministros de Exteriores elevan el tono ante Venezuela como pidió España

#### SILVIA AYUSO Bruselas

Un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, a la Unión Europea se le ha acabado la paciencia con Caracas: ante la reiterada negativa del Gobierno venezolano de presentar todas las actas para verificar de forma independiente su autoproclamada victoria, los Veintisiete decidieron ayer no reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo, tal como pedía España, al considerar que carece de "legitimidad democrática".

"No podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo, el Consejo ha decidido que no tiene legitimidad democrática como presidente", anunció el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, al término de la reunión informal de ministros de Exteriores en Bruselas, donde hablaron, por videoconferencia, con el candidato opositor, Edmundo

Maduro "seguirá siendo presidente de facto, pero le negamos la legitimidad democrática basada en unos resultados que no pue-

den ser verificados", insistió Borrell. La posición endurecida es la línea que perseguía España, que lleva tiempo presionando por no reconocer la victoria de Maduro, aunque la UE hasta el momento se había limitado a rechazar los resultados presentados por Ca-

En su última declaración conjunta, emitida el sábado, los Veintisiete habían calificado de "insuficientes" los avales judiciales de Caracas sobre los resultados electorales y advirtieron de que "solo se aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables de forma independiente, para garantizar que se respeta la voluntad del pueblo venezolano". Pero España, apoyada por Borrell, quería ir más lejos y que se dejara claro que no se aceptarán de forma alguna ya los resultados de los comicios, paso que se ha dado ahora. "Ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos ante la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas, por lo tanto, de verificarlas", había declarado el ministro de Exteriores. José Manuel Albares, al inicio de la reunión en la capital belga. "Es demasiado tarde para ello", corroboró más tarde Borrell.

España había pedido que Venezuela entrara en la agenda de la primera cita de los ministros europeos de Exteriores desde la pausa veraniega y, por ende, de los comicios venezolanos. Albares llegó a la reunión instando a buscar "herramientas" para lograr el objetivo de que "haya una solución pacífica entre venezolanos, genuinamente venezolana, que no venga impuesta desde el exterior y que permita una negociación entre el Gobierno y la oposición con ese objetivo que tiene España de que sea la voluntad democráticamente expresada por los venezolanos la que triunfe". Aunque se discutió la posibilidad de imponer sanciones, según fuentes de Exteriores, finalmente no ha habido un acuerdo para ello, tal como confirmó Borrell.

"La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ellas la vicepresidenta que ahora es ministra de Petróleo [Delcy Rodríguez] y el ahora ministro del Interior [Diosdado Cabello]", recordó Borrell. "Más sanciones personales implicaría ir directamente a sancionar a los máximos responsables políticos, y solo quedan dos o tres que no están sancionados", agregó en referencia a Maduro. De ahí que los Estados "han pensado que era mejor ver cómo se desarrollan los acontecimientos" a partir de la decisión tomada ahora de no reconocer a Maduro como presidente electo

En la cita en Bruselas también se descartó reconocer a Edmundo González como presidente electo, de manera similar a como, en su momento, se hizo con el dirigente opositor Juan Guaidó, pese a que en su última declaración conjunta, los Veintisiete constatan que, "según las copias públicas de las actas, Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa".

"Eso en estos momentos no es la posición común de la UE", había zanjado Albares, que pidió "actuar con inteligencia" y evitar "frases grandilocuentes que podrían ser durante 24 horas muy efectistas, pero muy poco efectivas para que se consiga una solución venezolana y definitiva". Para España, la posibilidad planteada por Brasil de repetir elecciones tampoco es más que una "hipótesis intelectual", dado que,

#### La Unión descarta también aceptar a Edmundo González como presidente

"Solo quedan dos o tres cargos sin sancionar", señala Josep Borrell

recordó, "tanto oposición como Gobierno lo descartan", por lo que "no es una opción en estos momentos", añadió.

"Lo más importante es que consigamos el diálogo, esa negociación, que Gobierno y oposición puedan sentarse juntos. Ese tiene que ser el primer paso (...). Tenemos que reflexionar cómo debe posicionarse la UE muy claramente", había instado Albares.

En este sentido, los Veintisiete apuestan también por intensificar el diálogo con los actores regionales, especialmente con Brasil y Colombia y por hacer todo lo posible por preservar la integridad física y los derechos civiles y políticos de los miembros de la oposición.

#### El presidente electo acusa a Machado de un "pacto satánico" con Musk nocer el triunfo. "Hoy podemos FLORANTONIA SINGER decir que ha triunfado la verdad y el amor de la inmensa mayoría

El chavismo celebró el miércoles

Caracas

que hace un mes el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela a Nicolás Maduro. Desde ese anuncio nada ha cambiado: las autoridades aún no han presentado los resultados desagregados en medio de crecientes sospechas de fraude que han llevado a gran parte de la comunidad internacional a no recode los pueblos", afirmó Maduro al término de la jornada.

"Qué hubiera pasado si esos días 29, 30 y 31 de julio se hubiera impuesto la violencia o hubieran ganado los criminales, cuántos cientos de heridos y muertos hubiera. Por eso, el hombre y la mujer de a pie nos agradece que hayamos triunfado", añadió. El mandatario también se dedicó a cargar una vez más contra

el opositor Edmundo González y a especular con la idea de que el candidato abandonará el país. "Está encuevado. Hoy se cumple un mes que se escondió, no da la cara", dijo ante sus seguidores. "Mandó a comprar maletas [...]. Está durmiendo en un lugar en Altamira y está preparando su fuga", agregó, señalando que era información que le había llegado. "Si tenían que hacer un reclamo, por qué no fueron al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué no fue a la cita de la Fiscalía? Este señor tiene las agallas de desconocer al Poder Electoral, al TSJ y a la Fiscalía", increpó.

Maduro también criticó la movilización convocada el miércoles por María Corina Machado, a quien volvió a señalar de estar involucrada en "un pacto satánico" con los estadounidenses y con Elon Musk, dueño de la red social X, una de las narrativas de desinformación que ha desplegado el chavismo tras las elecciones. "Se espicharon, ella [Machado] se cree que está por encima de la ley y la Constitución, cree que solo con el apovo del imperio norteamericano es suficiente". A Musk le dijo: "30 días, ¿dónde está Elon Musk? El pueblo venezolano le dio knock out a Elon Musk y a los satánicos". Luego los acusó de haber causado un apagón parcial ocurrido a lo largo de la tarde del martes. El líder chavista fustigó también las gestiones de la comunidad internacional para resolver la crisis política en el país, como las impulsadas por Brasil y Estados Unidos. "No metan sus narices en los asuntos internos de Venezuela", advirtió.

Pese a los mensajes contra la oposición, el presidente hizo un

llamamiento a la unión del país. "Nunca me voy a cansar de llamar al diálogo y al entendimiento, porque tenemos la experiencia, el pueblo, la unión cívico policial militar y somos la encarnación de las fuerzas sagradas de la patria. Este pueblo tuvo la bendición de tener un padre como Hugo Chávez, somos los hijos y las hijas de Chávez. Tenemos moral por todo lo que hemos luchado y resistido de llamar a todos los venezolanos a la unión".

Durante el acto, Maduro prestó juramento a los nuevos miembros de su Consejo de Ministros Revolucionario. "Juro iniciar esta nueva etapa de transición al socialismo con fuerza, con mayor diálogo. Juro gobernar con el pueblo y hacer realidad la democracia directa, radical y comunal", dijo empuñando la espada de Simón Bolívar.

EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

INTERNACIONAL



Harris visitaba el miércoles una escuela en Georgia. J. M. (AP/LAPRESSE)

## La convención demócrata impulsa a Harris en los sondeos

La vicepresidenta, sin una ventaja decisiva, no logra arrebatar votos de las filas republicanas

#### MACARENA VIDAL LIY Washington

El empate técnico es obstinado. Una semana después del fin de la convención demócrata, y a 12 días del debate televisado que enfrentará a los dos candidatos presidenciales estadounidenses, la vicepresidenta Kamala Harris conserva el impulso que mantiene desde que quedó al frente de la fórmula demócrata, y avanza ligeramente en las encuestas.

Pero el republicano Donald Trump, firmemente apoyado por sus votantes, no le deja sacar distancia. La igualdad en la intención de voto, especialmente en los Estados bisagra que decidirán las elecciones de noviembre, es casi absoluta.

La candidata demócrata parece haber recibido un cierto empujón tras el éxito de la convención demócrata en Chicago y una semana de cobertura en los medios mayoritariamente positiva. Cinco encuestas tras la clausura del cónclave del partido le adjudican ventaja sobre su rival de hasta cuatro puntos porcentuales, y encuentran que Harris avanza entre las mujeres, los votantes latinos y los jóvenes: parte de la coalición de minorías que representa la base del electorado demócrata.

Estos grupos se habían distanciado de un Biden al que consideraban demasiado anciano para asumir un segundo mandato y con cuyas políticas —especialmente en torno a la guerra en Gaza, en el caso de los más jóvenes—no estaban de acuerdo.

Según un sondeo elaborado por Ipsos y que publicó ayer la agencia Reuters, la vicepresidenta aventaja a su rival republicano en todo el país por cuatro puntos porcentuales, un 45% frente a un 41%, entre los votantes registrados en el censo electoral. El margen de error de esta consulta es del 2%.

Hace un mes, esa misma encuesta daba a Harris un punto porcentual de ventaja. La nueva consulta encuentra que la subida de la vicepresidenta está impulsada, sobre todo, por el entusiasmo que despierta entre las bases

Una encuesta la sitúa cuatro puntos porcentuales por delante de Trump

La aspirante aventaja a su rival entre los afroamericanos y la gente joven demócratas. La candidata ve aumentar su intención de voto entre las mujeres y los votantes latinos: entre ambos grupos, aventaja a Trump por 13 puntos porcentuales, un 49% frente a un 36%. En julio, superaba al republicano por nueve puntos entre las mujeres y solo seis entre los latinos.

Otro sondeo, elaborado por Suffolk y que publica USA Today, dibuja un panorama en el que Harris adelanta a Trump por más de cuatro puntos porcentuales, un 47,6% frente a un 43,3%. Un giro radical respecto a dos meses atrás, cuando el republicano adelantaba a Joe Biden por tres puntos, un 41% frente a un 38%, tras el debate televisado entre ambos en el que el presidente tuvo una actuación catastrófica, un traspié que desencadenó su renuncia a la reelección.

La candidata demócrata logra, según esta encuesta, el respaldo del 76% de los votantes afroamericanos, una distancia de 47 puntos porcentuales con respecto a la que recibía Biden y de 64 puntos frente a Trump. Entre los jóvenes, Harris adelanta a su rival republicano por 13 puntos, 49%-36%, mientras que hace dos meses era el expresidente quien se mantenía en cabeza entre los menores de 34 años, por 11 puntos porcentuales.

Otros sondeos, publicados por The Economist y Yahoo News, también sitúan a la vicepresidenta por delante de su rival, aunque por distancias similares a las que ya disfrutaba antes de la convención.

Pero los resultados de las encuestas son menos halagüeños para la vicepresidenta en los siete Estados clave (Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona). En ellos, según el sondeo de Reuters, el expresidente se adelanta a Harris por dos puntos porcentuales. 45-43%. El agregador del experto en encuestas electorales Nate Silver coloca a Harris 3,5 puntos porcentuales por encima de Trump (49% frente a un 45,5%) en todo el país, pero apunta unos resultados mucho más ajustados en los Estados bisagra: en Georgia, Trump se adelanta por 0,6 puntos porcentuales; en Carolina del Norte, la vicepresidenta le supera por solo cuatro décimas.

En cambio, un sondeo para la cadena conservadora Fox News, publicado el miércoles, muestra a la vicepresidenta por delante de su rival en los Estados bisagra de Georgia, Nevada (dos puntos porcentuales) y Arizona (un punto) gracias a "un fuerte apoyo entre las mujeres, los votantes afroamericanos y los jóvenes", mientras que Trump tiene ventaja en Carolina del Norte, por un punto.

La directora de la página de análisis electoral Cook Report, Amy Walter, recuerda que, si bien Harris ha mejorado sus resultados desde que relevó a Biden, Trump no ha retrocedido en los suyos. "Los demócratas y los independientes de inclinaciones demócratas están volviendo al redil", apunta esta experta.

### Alemania endurece sus políticas de seguridad y asilo tras el atentado

El Gobierno de Scholz retira prestaciones a los refugiados y refuerza a la policía

#### ELENA G. SEVILLANO Berlín

El ataque con arma blanca en la ciudad de Solingen que dejó tres muertos el viernes pasado marcará un punto de inflexión en las políticas de seguridad y asilo de Alemania. La coalición que encabeza el socialdemócrata Olaf Scholz ha acordado endurecer las leyes sobre armas y migración en un intento de dar una respuesta rápida a un presunto atentado yihadista que ha conmocionado al país a escasos días de unas elecciones cruciales con la ultraderecha liderando las encuestas.

"Se facilitarán las deportaciones, se reforzará a las autodos solicitantes de asilo. Por un lado, a los inmigrantes que solicitaron previamente protección en otro país, generalmente por el que entraron a la UE, y que haya aceptado readmitirlos. Faeser, socialdemócrata, precisó que "en Alemania nadie morirá de hambre ni dormirá en la calle", pero apuntó a que la medida puede resultar disuasoria y facilitar que estas personas sean devueltas a los países que según el convenio de Dublín deben encargarse de acogerles.

El segundo grupo de refugiados a los que se retirarán las ayudas sociales son los que regresan a sus países de origen "sin razones de peso", apuntó el ministro de Justicia, Marco Buschmann. Por ejemplo, los que van de vacaciones. Los ministros precisaron que la medida no afectará a los ucranios que visiten a sus parejas que estén en el servicio militar.

El Gobierno está decidido a hacer más efectivo el sistema de deportaciones. El presunto ase-



Marco Buschmann y Nancy Faeser, ayer en Berlín. REUTERS

ridades en la lucha contra el islamismo violento y se endurecerán aún más las leyes sobre armas. Todo esto está incluido en nuestro paquete de seguridad", anunció el canciller en sus redes sociales.

El aumento de los ataques con arma blanca en los últimos meses ya había generado un acalorado debate. La ministra del Interior, Nancy Faeser, había propuesto reducir de 12 a 6 centímetros la longitud máxima de la hoja de los cuchillos que pueden portarse en público. Ayer, Faeser anunció la prohibición absoluta de portar armas blancas en fiestas, acontecimientos deportivos, ferias y otros eventos concurridos. También se prohibirán los cuchillos en "lugares con alta incidencia delictiva", como las estaciones de tren.

El Gobierno alemán también quiere recortar las prestaciones públicas a determinasino de Solingen tenía una orden de expulsión. Según el reglamento de Dublín, podría haber sido trasladado a Bulgaria el año pasado. Este país había aceptado la solicitud alemana, pero la deportación no se llevó a cabo porque en el único intento que hicieron las autoridades no le localizaron. Buschmann calificó de "chocante" que la expulsión fracasara por ese motivo y prometió hacer lo posible para evitar más casos en el futuro.

Las competencias de la policía se verán ampliadas. "Para combatir a los islamistas, necesitamos autoridades de seguridad fuertes con más poderes adicionales, especialmente en el mundo digital. Los investigadores podrán realizar comparaciones biométricas digitales, el llamado reconocimiento facial, con fuentes de acceso público, es decir, en internet y en las redes sociales", aseguró Faeser. 6 INTERNACIONAL EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024



Soldados rusos consultaban sus móviles en la Plaza Roja de Moscú, el pasado 24 de abril. GETTY

Moscú teme que la detención de Pável Dúrov amenace su seguridad por disponer de información sobre la guerra

## Pánico y filtraciones en Rusia tras el arresto del dueño de Telegram

JAVIER G. CUESTA

Moscú

Cuando el fundador de Telegram fue detenido en Francia el pasado sábado, tanto el Kremlin como su Ministerio de Defensa y, en 
definitiva, el omnipotente Estado 
ruso, entraron en pánico y dieron una orden absurda a sus empleados: "Borrad todos los chats".
Absurda porque sería tan ineficaz como arrancar los cables del 
ordenador o apagar el teléfono: 
Telegram no funciona así y los 
datos de sus usuarios permanecen almacenados en la nube de 
la empresa.

Sin embargo, aquel gesto evidenció cómo Rusia ha dejado en manos de un enfant terrible, Pável Dúrov, un asunto de seguridad nacional extremadamente sensible: sus telecomunicaciones, desde la primera línea del frente a los oscuros despachos de Moscú.

"Pável Dúrov ha sido arrestado. Era previsible este ataque al sistema de mensajería del que depende la mitad de la operación militar en Ucrania. ¡¿No se pudo pensar esto antes?!", denunció en su propio canal de Telegram uno de los pocos corresponsales proguerra rusos a los que recibe Putin en su despacho, Alexánder Sladkov.

"Hay muchos chistes de que la detención de Pável Dúrov equivale a la del jefe de comunicaciones de las Fuerzas Armadas rusas. Pues bien, gran parte del control de las tropas depende de Telegram", reconocía por su parte el asesor del Kremlin Alexéi Rogozin. "No importa lo loco que pueda parecer: datos de inteligencia, ajustes de artillería, transmisiones de vídeo desde helicópteros y mucho más".

Al otro lado del teléfono responde a EL PAÍS Mijaíl Klimariov, director de la Sociedad para la protección de internet. "El uso de Telegram para fines militares demuestra una franca falta de profesionalidad y un fracaso", afirma este experto en telecomunicaciones ruso desde el exilio.

"Los ucranios tomaron Signal [otro servicio de mensajería con código abierto] y le dieron la vuelta. Tomaron el código y desplegaron sus propios servidores", explica el activista. "Rusia

también puede hacerlo, pero tomará tiempo. Signal no funciona tan bien como Telegram y ahora tienen miles de personas combatiendo que necesitan otro sistema de telecomunicaciones, pero están acostumbrados a Telegram", señala Klimariov.

"Lo más probable es que [las Fuerzas Armadas rusas] intenten hacer el cambio de inmediato, pero está claro que el arresto de Dúrov ha mermado la efectividad de combate del ejército ruso", apunta el disidente. "Están en una situación dificil".

Telegram estuvo prohibida en Rusia por no colaborar con sus fuerzas de seguridad hasta

El Kremlin emplea desde 2020 solo esta plataforma para sus comunicaciones

Existen indicios de que el emprendedor y Putin han colaborado estrechamente

el 18 de junio de 2020, el día en el que el organismo con el que el Kremlin censura internet, Roskomnadzor, levantó por sorpresa su veto sobre la plataforma de Dúrov. Pocas semanas después, todo el entramado estatal del Kremlin sustituía sus comunicaciones con software occidental, como WhatsApp y Skype, por Telegram. Fue una orden generalizada que afectó tanto a los organismos de la administración presidencial como a los canales de televisión con los que Putin emite su propaganda al extranjero, según ha podido confirmar este periódico.

#### Mensajes borrados

Margarita Simonián, directora de uno de estos medios, Russia Today, pidió a todo el mundo que borrara sus mensajes de Telegram en cuanto se conoció la detención y aludió a un mito sobre la plataforma. "Dúrov fue detenido para tomar las llaves [de los chats]", publicó Simonián en su canal de, precisamente, Telegram.

En realidad no existe esta "llave universal" con la que terceras partes pueden leer todos los mensajes a discreción, pues sus claves de cifrado se crean entre usuarios en el momento de su envío. El Servicio Federal de Seguridad ruso reclamó a Dúrov estas supuestas claves en 2018. El dueño de Telegram respondió con una carta que incluía unas llaves de hierro gigantescas.

Sin embargo, el verdadero problema está en los servidores que tiene Telegram repartidos en sus centros de datos por todo el mundo. "No sabemos cómo funciona realmente Telegram. Existe el riesgo de que pueda acceder a algún tipo de correspondencia o a archivos almacenados. Telegram se vendió como un mensajero en la nube en el que los datos pueden almacenarse durante tiempo", señala Klimariov.

Nunca se supo si hubo algún tipo de acuerdo con el Gobierno en 2020, justo cuando fracasó el lanzamiento de la criptomoneda de Dúrov, TON, en EE UU, pero existen varios indicios. Pese a su supuesta política de neutralidad hacia los contenidos de sus usuarios, Telegram borró en 2021 un bot del equipo del disidente Alexéi Navalni, que recomendaba a los rusos, circunscripción a circunscripción, a qué candidato alternativo debían votar para superar al del partido de Putin, Rusia Unida, en las elecciones legislativas de aquel año. La formación más perjudicada por aquella censura fue el Partido Comunista, aunque se mantuvo fiel a Putin y no protestó.

El quid de la cuestión es hasta qué punto han colaborado Putin y Dúrov. "No hay vuelta atrás, especialmente tras negarme públicamente a cooperar con las autoridades [rusas]", afirmó el emprendedor en su supuesto adiós a su tierra natal en 2014. El empresario se marchaba tras negarse a entregar al Kremlin los datos que tenía en VK (su versión de Facebook, vendida entonces al entorno de Putin) de los ucranios que participaron en las protestas del Maidán.

Una década después, el empresario volvió a presumir de ser un supuesto adversario del Estado: "Viajo a lugares que creo que están en línea con nuestros valores. No visito las grandes potencias geopolíticas ni otros países como China, Rusia o, incluso, Estados Unidos", aseveró Dúrov al presentador ultra estadounidense Tucker Carlson en abril de este año.

Pero Dúrov mintió todo este tiempo. Una enorme filtración de una base de datos del Servicio de Seguridad Federal ruso (el FSB, sucesor del KGB) ha revelado que el dueño de Telegram viajó a Rusia más de 50 veces entre 2015 y 2017, y otra el 18 de junio de 2020, el día que el Kremlin levantó su persecución contra la plataforma.

Ningún medio ha podido corroborar si tras estos viajes hubo algún tipo de compromiso con el Kremlin. "Es una señal muy mala", afirma Klimariov. "[Telegram] estaba bloqueada y Dúrov apareció en Rusia tranquilamente pese a que podía temer ser arrestado. Esto es un indicio muy malo de que hubo algún tipo de negociación", explica el activista desde el exilio. Klimariov está en la lista de buscados de las autoridades rusas desde 2022. "En cuanto cruce la frontera iré a la cárcel. Y resulta que Dúrov podía hacerlo. Y no solo pudo, sino que lo hizo. Nadie lo encarceló", concluye.

## La acusación de financiación irregular del PiS tensa el inicio del curso político en Polonia

El partido tacha de atentado contra la democracia la decisión de la autoridad electoral a pocos meses de los comicios presidenciales

#### GLORIA RODRÍGUEZ-PINA Madrid

El curso político en Polonia arranca en un clima de alta tensión. La Comisión Nacional Electoral de Polonia (PKW, en sus siglas en polaco) ha encontrado irregularidades en la financiación de la campaña electoral de octubre pasado del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS). La autoridad denuncia que la formación de Jaroslaw Kaczynski gastó ilegalmente 3,6 millones de eslotis (unos 840.000 euros) en actividades relacionadas con las legislativas. Como castigo, le obliga a devolver esa cantidad, le resta 2.3 millones de euros de la subvención de 8,9 millones a la que tenía derecho para cubrir los gastos electorales y le recorta la financiación estatal durante tres años, hasta un total de 7,6 millones.

La decisión de ayer de la autoridad electoral, más allá del posible impacto en las finanzas del PiS, marca el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de mayo de 2025, claves para desatascar la actual parálisis por la cohabitación de un primer ministro liberal y un presidente ultraconservador. Kaczynski y otros dirigentes del partido que gobernaba el país hasta diciembre del año pasado la consideran un acto de venganza de la coalición de Gobierno liberal y un ataque a la democracia en el país. El primer ministro, Donald Tusk, en



El líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, tras votar en las europeas del 9 de junio en Varsovia. O. M. (GETTY)

La formación está acusada de usar fondos públicos para las legislativas de 2023

"Están aprendiendo el significado real de ley y justicia", asegura Donald Tusk un mensaje tan breve como contundente en la red social X, declaró ayer: "PiS está aprendiendo el verdadero significado de las palabras ley y justicia".

El ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki tachó de "vergonzoso" el fallo de la autoridad electoral. "Es parte del juego político del actual Gobierno, cuyo objetivo es la venganza y la marginación de la oposición", escribió el dirigente de PiS en X en un mensaje en el que afirmó que el dictamen está motivado por las elecciones presidenciales del año que viene. Para el exdirigente, el castigo que impone la PKW supone un intento de eliminar a la oposición y de "destruir la democracia polaca".

Con las declaraciones de Morawiecki y otros políticos, PiS ya intenta capitalizar la decisión en su contra para lanzar la precampaña para los comicios de 2025. Además de presentarse como víctima de un ajuste de cuentas que supuestamente ataca a los cimientos de la democracia y de anunciar acciones legales, llama a la movilización de sus votantes mediante la recaudación de fondos para la próxima campaña. El partido tiene un plazo de 14 días para recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, cuyo dictamen será definitivo.

La decisión del órgano que vigila la legalidad de los comicios -donde los miembros nombrados por los liberales son ma-

yoría frente a los ultraconservadores— le sirve a la coalición liberal para apuntalar el mensaje de que las elecciones de octubre de 2023 no fueron justas. PiS resultó ser la primera fuerza, pero no sumó mayoría para gobernar, pese a emplear recursos del Estado en su campaña, como concluye la PKW. El partido aprovechó eventos y material publicitario financiado con fondos públicos para hacer campaña, según las conclusiones de la Comisión Nacional Electoral.

7

#### Limpieza en profundidad

Una de las principales promesas electorales de Tusk y los suyos fue hacer una limpieza en profundidad de las instituciones controladas por PiS. También, llevar ante la justicia a los responsables de los desmanes de los ultraconservadores. Como parte de esos esfuerzos, ayer el fiscal general, que es también ministro de Justicia, Adam Bodnar, pidió al Parlamento Europeo retirar la inmunidad al eurodiputado Michal Dworczyk, mano derecha de Morawiecki, para acusarle de obstrucción a la justicia.

Polonia ha encadenado unas elecciones tras otras desde octubre de 2023. Después de las legislativas de otoño, la primavera de este año celebró comicios regionales y locales, en los que PiS demostró que mantenía su base de votantes pese a no lograr mayorías de gobierno. En las europeas de junio, Tusk por fin logró el sorpasso a los ultraconservadores que ansiaba, pero fue por la mínima.

En mayo de 2025, el Gobierno se juega la gobernabilidad con las elecciones presidenciales. El jefe de Estado no tiene grandes competencias, pero tiene el poder de vetar la legislación y los nombramientos del Gobierno. Es exactamente lo que está haciendo Andrzej Duda -miembro de PiS hasta que accedió a la presidencia-, impidiendo en la práctica que el Ejecutivo realice las reformas que prometió a sus votantes.



### Asiste al preestreno de Hotel Bitcoin

Consigue entradas para ver antes que nadie esta loca comedia que narra la historia en números de: 4 amigos, 4000 bitcoins y 1 portátil.



10 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00 CINES RENOIR PRINCESA, MADRID CINES RENOIR FLORIDABLANCA, BARCELONA



Entra en **elpaismas.com** y descubre el programa exclusivo de ventajas para lectores de EL PAÍS.



@elpaismas



8 OPINIÓN EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

## Confundir sobre la inmigración

Utilizar las llegadas de irregulares de manera simplista en la bronca política contribuye a legitimar la demagogia xenófoba

EL GOBIERNO y el PP se han enzarzado en una agria bronca política a cuenta de la inmigración cuando más necesario resulta abordar con sentido de Estado y sin demagogias uno de los retos de futuro que tiene España de más compleja respuesta. Un reto que necesita políticas realistas y con proyección a largo plazo mucho antes que una sucesión de titulares o acusaciones cruzadas de "irresponsabilidad". El marco inmediato de un enfrentamiento que ha vivido varios capítulos estériles en los últimos meses es la gira que Pedro Sánchez concluyó ayer en Senegal tras visitar Mauritania y Gambia. En ella ha buscado mejorar las vías para una inmigración legal y segura, especialmente con los acuerdos para cerrar contratos en origen, que permita reducir la irregular. En línea con lo que hace la UE. Y con lo que ha propuesto recientemente el propio Partido Popular.

El PP ha visto en la inmigración, en particular la irregular, pese a ser mínima en comparación con la legal, un ariete contra el Ejecutivo y una forma de arrebatarle espacio al populismo nativista de Vox. En ese progresivo endurecimiento del mensaje, al que se ha sumado Alberto Núñez Feijóo vinculando inmigración con okupación o delincuencia, los populares han caído en incoherencias impropias de un partido que gestiona directamente esta realidad en comunidades autónomas y grandes ciudades. Los ciudadanos desconocen si el PP defiende o no las deportaciones masivas que uno de sus portavoces apoya un día y otro desmiente al siguiente, deportaciones que ningún Gobierno europeo ha logrado ejecutar porque dependen básicamente de los países receptores. O si los programas de contratación en origen son un "efecto llamada" o una propuesta defendible en una proposición no de ley, como hizo el PP la pasada semana.

Sánchez ha contribuido a la confusión al enlazar en una declaración sin preguntas en Senegal la prioridad de la seguridad y la necesidad "imprescindible" del retorno de los inmigrantes irregulares. Son dos obviedades que no suponen un cambio de política, pero juntas contribuyen a dar la sensación de que una cosa depende de la otra. El PP se agarra a esta frase para sentirse justificado. Introducir en el debate público la idea de que hay una relación directa entre inmigración irregular e inseguridad es jugar con fuego. La experiencia europea muestra que, cuando los grandes partidos copian el marco simplista de la ultraderecha, es esta la que logra legitimidad y votos.

Ese marco caricaturiza la inmigración como problema abstracto, mientras elude afrontar problemas concretos derivados de ella. Los servicios de acogida de Canarias y

#### El PP ha visto en la inmigración irregular un ariete contra el Gobierno y una forma de arrebatar espacio a Vox

Ceuta siguen desbordados después de que PP, Vox y Junts rechazaran en julio una reforma de la ley de extranjería para aliviar la situación. Canarias había recibido hasta el pasado 15 de agosto 22.304 inmigrantes irregulares (un 126% más que en igual periodo de 2023). Irá a más por el agravamiento de la situación en el Sahel, especialmente en Malí. España ya es a todos los efectos un país de inmigrantes: 8,7 millones de ciudadanos (un 17,8% de la población) han nacido en otro país. La llegada regular de extranjeros ha sido imprescindible para llegar a este nivel de prosperidad y lo seguirá siendo para mantenerlo. Por ejemplo, para garantizar en 2053 la actual relación entre trabajadores y pensionistas harán falta 24 millones de inmigrantes, según el Banco de España. Dar la espalda a esa realidad es absurdo. Igual de absurdo que pretender que la crueldad en la frontera, la criminalización y la xenofobia frenarán los esfuerzos de miles de personas sencillamente por no morir.

### Macron estira el bloqueo en Francia

HAN PASADO tres meses desde que Emmanuel Macron disolvió por sorpresa la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas para tratar de recuperar la iniciativa política tras una humillante derrota de su movimiento centrista en las elecciones europeas a manos de la extrema derecha. El resultado fue una nueva derrota en la que su influencia en la Asamblea Nacional quedó diluida irremediablemente. Los espectaculares Juegos Olímpicos de París han ofrecido en julio una pantalla de unidad y reivindicación de las esencias francesas que ha ocultado las dificultades para encontrar un gobierno que pueda aspirar a aprobar, no ya un proyecto a medio plazo, sino los asuntos más básicos de la Administración. La tregua olímpica ha terminado. Ocho semanas después, el actual Gobierno en funciones es el más longevo en la historia de la V República.

Las elecciones dejaron una Asamblea con tres bloques bastante igualados: la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular —socialistas, comunistas, ecologistas y la fuerza dominante, La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon—, el centroderecha tradicional junto con el centro macronista, y la extrema derecha de Marine Le Pen. Los tres bloques están lejos de la mayoría absoluta. Francia no tiene ninguna tradición de coaliciones de gobierno, y las negociaciones para formar algún tipo de mayoría de consenso entre el centro y la izquierda se encuentran estancadas.

La izquierda reclama con razón que tiene derecho a

proponer al primer ministro. No solo es el bloque mayoritario (aunque con unos escasos 193 escaños de 577). Fue la unión de estos partidos y su estrategia de movilización lo que permitió frenar a la extrema derecha. Mélenchon ha ofrecido apoyar un gobierno sin ministros de LFI a cambio de que lo presida su candidata, la economista Lucie Castets. Macron ha descartado de plano a Castets en un gesto torpe que ha recibido la crítica unánime de la coalición. Si pretendía dividir al bloque de izquierdas para llegar a un pacto solo con los socialistas, ha conseguido lo contrario.

Macron no tiene alternativa a aceptar que su movimiento está en retroceso, ha perdido las elecciones y no tiene poder para imponer un nombre. El nuevo primer ministro ya no responderá directamente a él, sino a una Asamblea fragmentada. Si no quiere que sea de izquierdas, tendrá que ser alguien aceptable para la izquierda. Macron actúa como si no hubiera habido elecciones. Mientras elude esa realidad, está prolongando una situación de interinidad inaudita en un país al que el resto de la UE necesita en el eje de mando, más aún con Alemania en crisis. Esta semana ha convocado una nueva ronda de consultas; no está claro qué espera de ella. La izquierda, por su parte, debe reconocer que no puede exigir un gobierno que aplique su programa íntegro. Pactar significa ceder. Si los partidos no gestionan con altura de miras la fragmentación, Le Pen está esperando para irrumpir en escena como salvadora.

CARTAS A LA DIRECTORA



#### El grave problema de la vivienda

Cuando veía el problema de la vivienda en grandes ciudades o en lugares turísticos como Baleares, me parecía algo lejano. Sin embargo, un buen día te das cuenta de que esa realidad está más cerca, que ciudades como Cáceres ya empiezan a sufrirla. Soy profesora, tengo un salario que hasta ahora me parecía decente, pero me he dado cuenta de que no me da ni para empezar. El alquiler cada día está más caro, las hipotecas también, no se construyen pisos nuevos y los que hay se dedican al turismo. Tenía apalabrado el alquiler de un piso de dos habitaciones y hace unos días me llamaron para decirme que me buscara otra cosa, que el piso se vendía para hacerlo piso turístico. ¿Qué pasa con esos alquileres que no nos podemos permitir, pese a tener un buen sueldo? ¿Qué pasa con todos aquellos jóvenes que a los 30 años no nos podemos independizar porque no hay pisos? No hablemos ya de las hipotecas. ¿Alguien va a hacer algo?

Elena Morcillo Redondo. Cáceres

Resiste, Venezuela. Sabemos que nuestra dictadura sumió al pueblo en un atraso social, cultural, económico, político y legal del que nos está costando muchísimo salir. Aprendimos cómo se las gastan los dictadores para mantenerse en el poder. A base de ejército, policía y jueces afines. A base de considerar a los ciudadanos culpables de todo. Incluso de las propias consecuencias de la dictadura. Resiste, Venezuela, antes o después saldrá el sol y los vampiros volverán a las cuevas de las que nunca debieron salir.

Félix Moreno Quevedo. Almansa (Albacete)

**Luto.** Cuando murió mi abuelo, mi abuela se vistió de luto estricto y en los veranos yo trataba de convencerla para que cambiase la ropa negra por sus batitas frescas estampadas. Hace unos meses perdí a mi mejor amiga y desde entonces no puedo dejar de compartir sus fotos, me he tatuado su silueta en el brazo, llevo ropa suya casi cada día y soy incapaz de salir. Viví el luto de mi abuela como una imposición de la moralina española y el convencionalismo social, pero ahora veo en mis ojos la tristeza que guardaban los suyos y entiendo esos trajes negros. El luto es una manifestación del duelo, del dolor que nos produce el vacío que dejan quienes lo llenaban todo. Una petición, para quienes nos acompañan, de comprensión y paciencia, de amor. Noelia Valle Benitez. Valdemorillo (Madrid)

Tiempo de calidad. En un mundo acelerado y lleno de distracciones, es importante reflexionar sobre cuánto del tiempo de vida promedio en España, 84 años, se invierte realmente en "tiempo de calidad". Estos son momentos en los que una persona está plenamente presente y comprometida en actividades o interacciones significativas, fomentando conexiones emocionales y creando vínculos profundos, ya sea con otros o consigo mismo. Lograr estos momentos requiere educarse en técnicas de atención plena, priorizar actividades, desconectar de lo digital y crear espacios para la reflexión personal. Estos instantes no solo fortalecen nuestras relaciones, sino que también promueven el crecimiento personal y emocional.

Fernando Serrano Echeverria. Eibar (Gipuzkoa)

**EL PAÍS** 

EDITADO POR EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL Presidente y consejero delegado Carlos Núñez Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América Jan Martínez Ahrens

Dirección Cataluña Miquel Noguer Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luis Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marín Yarza,
Amanda Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Ilustración de Miquel Barceló.

cartasdirectora@elpais.es

OPINIÓN EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

## Europa ante el abismo de las elecciones de EE UU

ALICIA GARCÍA HERRERO

as campañas electorales estadounidenses siempre traen incertidumbres v sobresaltos, pero probablemente pocas veces tanto como esta. Desde los vaivenes judiciales y el atentado contra Donald Trump hasta el repentino cambio en la candidatura demócrata de Joe Biden por Kamala Harris, el mundo entero observa el día a día de esta campaña como si le fuera la vida en ello.

El resultado final de las elecciones del próximo 5 de noviembre no solo será decisivo para el futuro de Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. En el pasado, los pilares de la política exterior estadounidense apenas variaban entre candidatos republicanos o demócratas, pero la situación no puede ser más distinta hoy. El único punto en común entre ambos partidos es la animadversión hacia China. Desde la política de brazos abiertos de la Administración de Bill Clinton hasta el giro -aunque dubitativo- de Barack Obama, tras el anuncio de virar la política exterior hacia Asia, Trump llegó como un elefante en una cacharrería, creando barreras a China por doquier, con aranceles a las importaciones y controles a las adquisiciones de empresas americanas por parte del capital chino. Lo más asombroso de todo es que Joe Biden, tras ganar las elecciones de 2020, no solo no volvió a la posición ambigua de Obama respecto a Pekín, sino que redobló las políticas de Trump para contener a China, con un nuevo aumento de los aranceles a la importación y limitando el acceso de las empresas chinas a la tecnología americana con controles a la exportación, especialmente en el ámbito de los semiconductores avanzados y en coordinación con sus aliados.

La tendencia hacia una línea cada vez más dura con China persiste durante la actual campaña electoral, no solo en las posiciones defendidas por Trump y Biden, que la candidata demócrata Kamala Harris parece asumir, sino también a través de los dos candidatos a la vicepresidencia, aunque con matices distintos. J. D. Vance, por el lado republicano, ha ahondado en el discurso tan agresivo como errático de Trump sobre cómo China se sigue aprovechando de la economía americana. El demócrata Tim Walz, en cambio, ha puesto el acento de la relación con China en un plano más ideológico, incidiendo en la importancia de defender los derechos humanos en las relaciones entre las dos potencias. La diferencia entre estas posiciones puede parecer sutil, pero en realidad es muy importante para las relaciones entre Europa y China. En concreto, para Europa será muy difícil no seguir las políticas de una Administración de Harris-Walz hacia China, puesto que el punto central muy probablemente sea la salvaguarda de los valores democráticos. En cambio, una Administración de Trump-Vance probablemente vaya por su lado en lo que se refiere a China, como ya hizo el republicado en su primer mandato (2017-2021) al negociar un acuerdo temporal para parar la guerra comercial contra

Más allá del consenso sobre China, pese a los matices, la política exterior de Trump



#### La UE tiene que prepararse para los cambios que se avecinan en la relación transatlántica, gane quien gane

y Harris no puede ser más distante. El ticket Trump-Vance aboga por que Estados Unidos permanezca al margen de los conflictos clave de nuestro tiempo y, en especial, de la guerra de Ucrania con la esperanza de atraer los votos del ciudadano medio americano que prefiere que sus impuestos se empleen para otros fines. La posición de Harris ante la guerra de Ucrania, al menos hasta la fecha, parece más ambigua que la de Biden, a sabiendas de los votos que hay en juego si defiende un apoyo incondicional a Kiev más allá de los desembolsos del paquete de ayuda financiera aprobado por el Congreso estadounidense el pasado mes de abril. Lo que queda claro es que la Unión Europea no puede confiar en que EE UU vaya a seguir apoyando financieramente a Ucrania, incluso aunque las elecciones las ganaran los demócratas.

La apuesta por el aislamiento del ticket Trump-Vance no se acaba en Ucrania, sino que se extiende, preocupantemente, también hacia la Unión Europea, poniendo en duda el valor de la alianza transatlántica. Trump no solo ha anunciado aranceles indiscriminados contra el mundo entero, olvidando cualquier alianza que Estados Unidos ha forjado desde la Segunda Guerra Mundial, sino que ha declarado no estar dispuesto a garantizar la seguridad de Europa, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sin que Europa pague por ello. Aunque el ticket Harris-Walz sin duda resulta más atractivo para los intereses europeos, no debemos pensar que siga siendo tan atlantista como lo fueron las administraciones estadounidenses en el pasado. La Administración de Biden muestra la dirección de crucero en el caso de una victoria del partido demócrata en las elecciones de noviembre. A pesar de su bagaje atlantista, no ha contado con la Unión Europa para su estrategia en el Indo-Pacífico, aunque Francia y el Reino Uni-

gar, por desgracia, ineludible, es la pérdida de peso de la Unión Europea en el mun-

do, v no solo en el ámbito político, sino también en el económico. No hay que olvidar que el giro de Obama hacia Asia en 2014 no solo fue una reacción al crecimiento fulgurante de China, sino también a la crisis soberana europea de 2010 y 2012. El segundo motivo es que EE UU ya tiene aliados muy relevantes en esa parte del mundo como son Japón, Australia, Corea del Sur e incluso Filipinas. A estos se une un país como la India, con un enorme potencial económico, pero

también geopolítico. Esto significa que, más allá de quién gane las elecciones en Estados Unidos. Europa tiene que prepararse para lo que viene. Esa preparación empieza por aceptar una serie de hechos tan crudos como reales, empezando por su decreciente peso económico en el mundo, el reducido

peso militar de la Unión en un momento en el que la seguridad es un elemento clave y el aislamiento geográfico de la región respecto al centro de la economía mundial y los intereses de EE UU, como es el Indo-Pacífico. Solo si se aceptan estas premisas, la Unión Europea puede avanzar en la autonomía estratégica que requiere hacer uso de todos sus activos porque nunca los va a necesitar más, especialmente si Trump gana las elecciones.

Con una realidad estadounidense cada vez más proteccionista, y con una China ávida por captar mercados exteriores a falta de demanda interna, Europa tiene que poner en valor su mercado interno, algo que solo puede conseguir con mayor integración. Pero no nos engañemos: dicha integración no es factible sin una mayor centralización de las políticas económicas, con lo que ello conlleva en términos de cesión de competencias de los Estados miembros a las instituciones europeas. Y para hacerlo todo aún más difícil, en este mundo en el que vivimos el poder económico cada vez va cediendo más peso al poder político y al militar, ámbitos en los que la Unión Europea se muestra como un gigante con pies de barro. El posible fin de la alianza transatlántica, si Trump gana las elecciones en noviembre. debería ser un revulsivo suficiente para que la UE avance, no solo en integrar el mercado europeo centralizando más políticas, sino también avanzar en las áreas relevantes para que la Unión Europea aumente su peso político y militar. Los pasos que se han dado hasta la fecha en el ámbito de la seguridad económica solo pueden ser el principio. Parece difícil hablar de seguridad económica sin poder garantizar la seguridad, punto.

En conclusión, en vez de seguir temiendo por el resultado de las elecciones estadounidenses, la Unión Europea debería ponerse manos a la obra para mitigar el impacto de su resultado, sea el que sea.

do tengan presencia en la región. Hay razones para ello. En primer lu-Alicia García Herrero es economista jefe para Asia-Pacífico en Natixis e investigadora sénior en Bruegel.

## FLAVITA BANANA

Glosario Plustrado 30. ENSIMIS MAMIENTO



10 OPINIÓN EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

### Momento de acelerar la vacunación

PEDRO LUIS ALONSO

ace ahora 20 años nos encontrábamos un grupo de investigadores en el Centro de Investigación en Salud de Manhiça, en Mozambique, analizando los datos del primer ensayo clínico que llevábamos dos años realizando en un grupo de más de 1.000 niños africanos, evaluando la vacuna contra la malaria denominada RTS.S producida por la farmacéutica GSK. Unas semanas después publicábamos los resultados en la revista The Lancet. La vacuna demostró ser segura, produjo una buena respuesta inmune y aportó una protección moderada frente a la malaria. Los resultados despertaron un notable interés mundial e impulsaron el desarrollo clínico del producto, que concluyó tras un largo y azaroso recorrido, en la que sin dudar puede denominarse una recomendación histórica de la Organización Mundial de la Salud en octubre de 2021. Por primera vez se estableció la administración rutinaria en niños africanos de una vacuna contra la malaria y, por lo tanto, la primera vacuna contra un parásito humano. Veinte años después de ese estudio seminal, las vacunas contra la malaria se están utilizando en amplias zonas de África, con el potencial de evitar entre 40.000 y 80.000 muertes infantiles cada año. Un hito de la ciencia y la salud pública mundial.

La malaria es una enfermedad parasitaria que ha configurado la historia de la humanidad (algunos sugieren que es la enfermedad que más humanos ha matado). El siglo XXI ha sido testigo de progresos notables en la lucha contra esta enfermedad y gracias a ellos se estima que se han evitado más de 11 millones de muertes y más de 1.000 millones de casos. Este impacto se ha debido a la conjunción de dos factores: investigación médica que ha generado nuevos productos y financiación necesaria para su aplicación. A pesar de este esfuerzo sin precedentes, la malaria continúa siendo endémica en más de 80 países, causa 200 millones de casos y más de 600.000 muertes cada año. La complejidad del parásito y del mosquito transmisor, pero también las características de los contextos ecológicos, económicos y sociales donde ocurre esta enfermedad, explican la paradoja de que a pesar de contar con herramientas para su control, todas ellas son imperfectas y de eficacia moderada. Las vacunas que ya estamos utilizando son una nueva herramienta, sin duda muy importante, pero también imperfecta, que permitirá otro salto adelante en el control de la infección, pero que no garantizará llegar al objetivo último de la eliminación completa de la enfermedad.

Múltiples razones lo explican. En primer lugar, la duración y complejidad científica, financiera y logística de realizar grandes ensayos clínicos y demostraciones piloto involucrando a millones de niños en múltiples países africanos necesarios para generar toda la información que permita la aprobación por parte de las entidades reguladoras. En segundo lugar, la dificul-

#### El objetivo de erradicar la malaria necesita de nuevos avances en la inmunización de la población en África

tad de las comunidades científica y de salud pública para definir la utilidad de las vacunas con eficacia moderada en la prevención de infecciones que suponen problemas de salud pública de gran impacto: ¿merece la pena invertir y usar una vacuna que protege solo un 40%, cuando estamos acostumbrados a pensar que las vacunas protegen completamente? En tercer lugar, la falta de un sentido de "urgencia". La pandemia de la covid-19 ha demostrado que ante graves problemas de salud pública se puede y debe actuar con celeridad, sin la toma de "atajos", y que se puede avanzar desde la investigación, el desarrollo clínico y la utilización de una vacuna en un tiempo récord de 10 meses. El esfuerzo y volumen de financiación global que se movilizó cuando el problema afectaba y suponía un reto casi existencial al mundo más desarrollado hace palidecer la inversión que se realiza cuando el problema de salud se ve como lejano y no como una amenaza directa.

El desarrollo y el uso de esta primera generación de vacunas contra la malaria dejan otras lecciones. Por un lado, el papel indispensable de la industria farmacéutica y los mecanismos para incentivar la inversión y desarrollar nuevas vacunas frente a enfermedades que aportan un bajo retorno económico. En segundo lugar, el rol de la cooperación entre grupos académicos e investigadores de África, Europa y EE UU entre ellos y con la industria farmacéutica. En tercer lugar, incluir en la toma de decisiones a los investigadores, organismos de salud pública y gobiernos de los países afectados. Finalmente, la existencia de infraestructuras físicas y humanas en la vanguardia científica en los países endémicos de malaria. Estos centros de investigación, como el de Manhiça en Mozambique, suelen ser ejemplos de cooperación inteligente y visionaria entre gobiernos, en este caso el mozambiqueño y el español, con financiación continua durante más de 25 años por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En este tiempo en el que el foco de la agenda mundial se sitúa en la geoestrategia, la defensa de las fronteras y el cambio climático, es importante recordar el deber y la necesidad de abordar la desigualdad inaceptable de la salud y el desarrollo. El lugar donde se nace sigue determinando las probabilidades de sobrevivir los primeros años y de tener una esperanza de vida 25 años menor. La ciencia, pero no solo, puede ser el catalizador del cambio necesario.

Pedro Luis Alonso es médico y catedrático del Hospital Clínic-Universidad de Barcelona.

#### RIKI BLANCO



JOSÉ ANDRÉS ROJO

### El futuro se cuida solo

e oyen cada vez más cerca los motores de la nueva temporada. Lo de
decir nueva es un acto reflejo, dejar
simplemente que corran los tópicos
que salen solos de tanto manosearlos, pues lo más probable es que realmente
no ocurra nada nuevo, vendrá la misma retahíla de clichés, el mismo tipo de escandaleras, el rasgarse las vestiduras, un debate
público reducido a mínimos y la impresión
de vivir caminando sobre un alambre y de
que en cualquier momento las cosas pueden precipitarse al abismo.

El caso es que España va a batir otro récord en las cifras de turismo. Háganse cargo: por un lado, se está en la angustia de un mundo en agonía, y, por otro lado, se hacen las maletas para ir a la playa o a la montaña, hacer unas risas, salir de excursión, tomar el sol, comerse una paella, beber un gin-tonic, aplaudir una puesta de sol. ¿En qué quedamos, estamos en el acabose o más bien preparando un tour que se repite de tanto en tanto y en el que de lo que se trata es de gastar?

Sea como sea, el verano se está acabando. Han pasado un montón de cosas, y todas importantes, pero se han contado y vivido en sordina porque todo el mundo estaba en otra. No se puede estar pendiente al mismo tiempo del avance de las tropas de Ucrania en territorio ruso y de colocar bien una sombrilla para que no se la lleve el viento. Esto tiene ventajas, pero también inconvenientes. De un lado, está la posibilidad de distanciarse del vertiginoso torbellino de los acontecimientos y de la política, y mirar las cosas desde lejos, sin que te falte el aire, sin tensiones. De otro, se pierde músculo y fácilmente se puede entrar en la dinámica gregaria de creerse los relatos que elaboran los spin doctors de los partidos que alimentan las conversaciones en las calles, en los despachos y en los medios de comunicación.

En estos meses de verano se ha hablado, sobre todo, de esa financiación singular que el Gobierno ha pactado con Esquerra y que le ha permitido a Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat. Como ha ocurrido con otras cuestiones —la amnistía a muchos de los que participaron en el procés, por ejemplo—, a los socialistas se les ha reclamado que hagan pedagogía, que se expliquen, que cuenten su plan y lo argumenten. Mientras tanto, la oposición ha entrado en el bucle del apocalipsis: lo que ha decidido el Gobierno con sus socios va a destruir España. Nada nuevo bajo el sol.

En El maestro de Petersburgo (Debolsillo), donde J. M. Coetzee inventa una trama que le permite conducir a Dostoievski a hablar con Sergéi Necháiev, acaso el más radical de los revolucionarios del siglo XIX, hay un momento en que para justificar sus propuestas este último le dice: "Estamos hartos, asqueados de inteligencia. Están contados los días que le restan a la inteligencia. La inteligencia es una de las cosas de las que hay que deshacerse. Llega el día de la gente de a pie y la gente de a pie no se distingue por ser inteligente. La gente de a pie lo que quiere es que se hagan las cosas". Esa es su justificación. No hay más. Que se hagan las cosas, y conseguir los votos para una investidura (por ejemplo). Así que mejor no entrar demasiado en explicaciones - "estamos asqueados de inteligencia", para qué dar argumentos-, igual es oportuno mantenerse en la ambigüedad, tampoco se han redactado los acuerdos con mucha claridad, cada cual puede entender lo que quiera. Los socialistas parece que están en eso, en dejarlo correr. Lo importante es hacer cosas y, deben pensar, el futuro se cuida solo.

EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN 11

### EXPOSICIÓN DÍAS DE VERANO



Medusa. En algún lugar del Mediterráneo, el 30 de agosto de 2010. CLAUDIO ÁLVAREZ

RED DE REDES / JOSÉ NICOLÁS

### Subarrendar tu zulo en vacaciones

dealista, el portal inmobiliario al que muchos acudimos por el placer de ver pisos que nunca nos podremos permitir o por la necesidad —y la consiguiente frustración— de encontrar una buena oferta, publicó esta semana que un cuarto en un piso compartido en Barcelona cuesta, de media, 565 euros al mes. Es la ciudad más cara de España para alquilar habitaciones; le siguen Madrid y Palma (500 euros de media), y San Sebastián, donde cobran unos 450 euros.

Quizá esos precios desorbitados son la razón por la que, durante todo el verano, hayan aparecido anuncios de habitaciones en alquiler por semanas para julio, agosto y principios de septiembre. Muchas de esas publicaciones eran de jóvenes -o no tan jóvenes- estudiantes o trabajadores con posibilidad de teletrabajo que abandonan la ciudad por vacaciones o que se refugian en el hogar familiar. Vistas las reacciones a algunas ofertas, es algo que no gusta a todo el mundo. @todofoba tuiteó una crítica bastante olorosa: "Espero que a todos los que alquiláis vuestra habitación durante dos minutos este verano os caguen en el colchón". "Me produce algo de contrariedad ver a toda la gente que se queja del problema de la vivienda y luego subalquila la suya cuando se va de vacaciones. Que está todo muy caro, etcétera. Pero me pregunto si no es la mentalidad de sacar perras de todo precisamente la que nos ha llevado aquí", publicó @adasarter. Sin quitarles parte de razón, y dejando a un lado la probable ilegalidad del asunto —pues en la mayoría de los contratos de alquiler se prohíbe el subarrendamiento—, entiendo que quienes ofrecen su casa durante las vacaciones aprovechan esos euros para ahorrarse el coste de la mensualidad, dedicar ese dinero a las vacaciones o para ir más desahogados con el pago de esa renta excesiva. Hay una parte de la sociedad que se siente completamente exprimida por el coste de la vivienda y que encuentra una forma de desahogo con este tipo de triquiñuelas.

"No sé por qué me genera tanta violencia este tema, pero con lo bonito que es un intercambio, dejársela a un amigo o decir a tus compis que si viene algún familiar o un amigo pueden utilizar tu habitación...", añadía @todofoba. Y es verdad, hay opciones para que alguien use tu casa durante sus vacaciones sin tener que hacer como si tu casa fuera un piso turístico o cobrar como si lo fuera. Por ejemplo, el diseñador gráfico y creador de contenidos @Modesto\_Garcia acaba de pasar unos días en las fiestas de Bilbao y no ha pagado ni un euro por la estancia porque, me cuenta, es usuario de HomeExchange, una plataforma de intercambio de casas cuya filosofía es que no puede haber pagos: "Funciona con puntos que te dan cuando alguien visita tu casa. He viajado a Barcelona, a Valencia, a Berlín... y siempre he tenido buenas experiencias y en casas más grandes que la mía", relata. Otra posibilidad es hospedarse en casas ajenas, también de forma gratuita, a cambio de cuidar de sus casas y sus mascotas, lo que en el idioma de internet se llama housesitting. Lo hace habitualmente la usuaria @elviajederita, y lo cuenta en su perfil de TikTok, donde tiene vídeos en Estados Unidos, Tailandia, Francia, Nueva Zelanda o Australia.

La vivienda es uno de los principales

#### La carestía de la vivienda hace que algunos alquilen su cuarto durante el verano como una forma de desahogo

problemas que sufre la ciudadanía. Parte de culpa la tiene el escaso parque inmobiliario público y el aumento de los pisos turísticos en zonas con gran volumen de población. Quizá la solución a los abusos que sufren quienes no consiguen alquilar o comprar una casa pasa por saltarse los contratos y subarrendar habitaciones, aunque eso alimente la rueda del capitalismo más salvaje. Es el momento de pedir responsabilidades y acciones a quienes pueden mejorar la oferta de vivienda pública, la regulación de precios y el fin de los alquileres turísticos ilegales. Ya hay legislación en esta materia, falta que se aplique.

PATRICIA GOSÁLVEZ

### Elon Musk, al rescate

l colmo de los retrasos viajeros de este verano lo ha tenido la NASA. Dos astronautas
salieron el 5 de junio de Cabo Cañaveral para un viaje
de una semana y acabarán volviendo
en febrero, nueves meses después de lo
previsto. Ello no significa que la carrera espacial no viva "el mejor momento
de su historia", que diría Óscar Puente;
el fracaso siempre ha formado parte de
la innovación.

En un mundo (¿universo?) regido por el capitalismo, el fracaso de unos es, además, la oportunidad de la competencia. Los astronautas Barry, Butch, Wilmore y Sunita, Suni, Williams llegaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) en el primer viaje tripulado de una nave Starliner de Boeing, pero tras varias averías, en principio volverán a la Tierra en un modelo de Space X que ya lleva una docena de exitosos viajes de ida y vuelta.

Elon Musk, al rescate interestelar. Lo que le faltaba a su ego. El multimillonario dueño de Space X adelantaría así definitivamente a su rival Boeing en el servicio de taxis galácticos. Un detalle tonto (y caro para el Estado) de la privatización de todo el asunto espacial: los rescatadores tendrán que llevar dos trajes espaciales extra de la compañía de

#### El dueño de Space X puede adelantar a su rival Boeing en el servicio de taxis galácticos

Musk, porque los uniformes de las dos empresas contratadas por la NASA en concurso público no son compatibles. Como los cargadores de los móviles, pero con personas enchufadas al otro lado.

Ambos, no obstante, podrán votar en noviembre en las elecciones presidenciales, aunque se encuentren a 400 kilómetros, en el cielo: desde 1997 hay un sistema electrónico encriptado para estos casos.

Salga lo que salga, no será un cambio tan drástico como el que se encontró Serguéi Krikalev, al que dejaron vagando por el espacio en la estación Mir durante seis meses de más en 1991 mientras se derrumbaba la URSS. Cuando bajó, su país no existía y necesitó un pasaporte nuevo. En febrero, Estados Unidos lo seguirá siendo, pero si gana Trump, Elon Musk, más mejor amigo del republicano, tendrá aún más mano en el destino del país, del planeta y del más allá. En 2020, cuando el primer uber galáctico de Space X fue y volvió de la ISS, Trump dijo que Musk era la encarnación del sueño americano. Habló de arrojo empresarial, de liderazgo, del mandato de ser los primeros en la Tierra y en el espacio. Habló de conquista y poderío e incluso de "las mayores armas nunca imaginadas en la historia". Un discurso largo, infantil y fanfarrón, en el que no se mencionó ni una sola vez la palabra ciencia.



Inmigrantes alojados en el campamento de Las Raíces, ayer, en La Laguna (Tenerife). MIGUEL VELASCO ALMENDRAL

## Canarias espera el repunte de cayucos tras cerrar su verano migratorio más intenso

Entre junio y agosto han desembarcado más de 2.600 personas, el 19,4% más que el año pasado, que fue el más activo en los 30 años de la ruta

#### GUILLERMO VEGA

#### Las Palmas de Gran Canaria

Esta semana se han cumplido 30 años del primer desembarco de migrantes en lo que se ha conocido como la ruta canaria. Tres décadas después, la migración permanece en la primera línea política después de que la llegada de personas en embarcaciones precarias procedentes de África haya cerrado su verano más intenso, con unas 2.611 llegadas, según los datos elaborados a partir de los que difunde el Ministerio del Interior. Son un 19,4% más de los registrados en estos dos meses en 2023, el año que con 39.910 migrantes se alzó como el más activo de la historia.

Este mayor volumen de llegadas en los dos últimos meses ha puesto a la inmigración en la primera línea del debate político con un recrudecimiento de los choques entre partidos, después de que el ala dura del PP haya logrado imponer su discurso. Coincide, a su vez, con el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tres de los principales países emisores de migrantes: Mauritania, Gambia y Senegal.

El Gobierno de Canarias no

deja de advertir de que el trasiego puede intensificarse en los cuatro meses que quedan de 2024. Es esta la época en la que esta parte del Atlántico ofrece las mejores condiciones de navegabilidad debido a que amainan los vientos alisios. Y los datos avalan los temores del presidente autonómico, Fernando Clavijo. El 71% de las llegadas en 2023 se registraron en este lapso; la proporción se amplía al 83% si se observa el año 2020, el tercero más activo desde 1994.

"La previsión es mala", explica en conversación telefónica Ismael Furio, portavoz sindical de CGT en Salvamento Marítimo. "No quiero entrar en política, pero los otoños siempre han sido mucho más fuertes, y dado que este verano ha sido fuera de lo normal, la previsión no puede ser otra que esperar meses complicados". Furio, además, señala que los escasos medios y predisposición de Marruecos provocan que los barcos tengan que hacer rescates a más de 650 kilómetros. El marino asegura que, este lunes, la guardamar Concepción Arenal tuvo, incluso, que ser remolcada hasta la entrada al puerto de Arguineguín porque corría peligro de quedarse sin combustible. "No tenemos me-

#### Llegadas irregulares a Canarias

Datos del 1 enero al 31 agosto (29 de agosto para 2024)

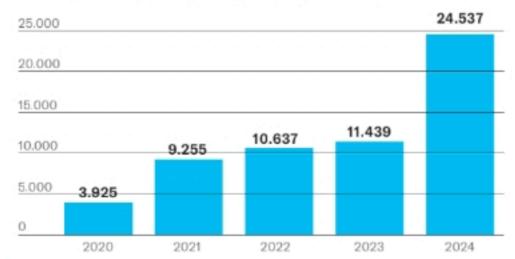

#### Evolución anual de la inmigración irregular

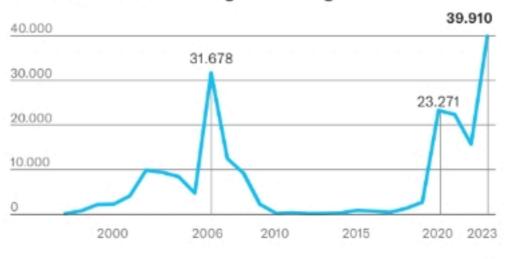

Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia

bo y platillo del ministro [Oscar Puente] de barcos que al final resultan caros de usar. Un día va a suceder una tragedia", añade.

dios, pese a los anuncios a bom-

El año pasado aportó una novedad en la migración a Canarias: la isla de El Hierro, la menos poblada del archipiélago, se convirtió en el principal objetivo de los cayucos que cada vez salen más al sur de África. Esta tendencia se mantiene este 2024. Tanto es así, que Clavijo anunció ayer la puesta en marcha de un plan de refuerzo sanitario en la isla ante el previsible incremento en las llegadas este otoño.

La principal batalla política para el presidente canario sigue estando en la reforma de la ley de extranjería, que debería permitir la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados. Canarias tutela en la actualidad a algo menos de 5.200 menores migrantes no acompañados, frente a una capacidad de 2.000, mientras que Ceuta supera ya los 480. El socio de Coalición Canaria en el Gobierno en las islas, el Partido Popular, rechazó el día 23 de julio junto a Junts y Vox que el texto elaborado por La Moncloa y el Ejecutivo autonómico se discutiese en el Congreso.

El portavoz del PP, Borja Sémper, alejó el lunes un acuerdo con el Gobierno, como reclama Canarias, y acusó a Sánchez de inacción y de no atender a las propuestas y condiciones planteadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo. Ayer, Clavijo aseguró que "no se puede tirar la toalla" respecto a la reforma de la ley de extranjería para la distribución territorial de los menores migrantes y afirmó no poder resignarse a "que en los próximos meses la situación genere desasosiego en la población". En este sentido, el presidente canario lamentó el "cruce de declaraciones" entre dirigentes del PSOE y el PP a cuenta de la crisis migratoria y reivindicó "sentido común" y "cordura" para alcanzar acuerdos. "Sentémonos en una mesa, las horas que haga falta", rogó, según informó Europa Press.

El dirigente nacionalista había inaugurado el miércoles una exposición dedicada, precisamente, a los 30 años de la ruta canaria. Una foto de un migrante recién llegado junto a una pareja de turistas le sirvió como escenario para pedir otra actitud a los dos grandes partidos nacionales. "Al final lo quieren convertir en una batalla política y esto es un drama humanitario", aseveró. "Ni es un problema político ni es un problema territorial y mientras no seamos conscientes de que la respuesta que tenemos que dar al continente africano es una respuesta de país y de Europa, seguiremos con este tipo de declaraciones que no ayudan, ni las de uno ni las de otro", manifestó. Clavijo lanzó ayer una dura advertencia: "Lo único que se genera es un fomento del discurso del odio, de la ultraderecha, y una respuesta que para nada está siendo la del pueblo canario, que está resistiendo".

EL PAÍS

## Sánchez defiende la migración ordenada frente al "infierno" de la irregular

El presidente elogia en Dakar la cooperación de Senegal en la regulación de los flujos migratorios

MIGUEL GONZÁLEZ Dakar

Pedro Sánchez aprovechó ayer su última intervención pública de la gira que durante tres días le ha llevado por tres países de África Occidental para intentar aclarar la posición del Gobierno sobre la inmigración, objeto en los últimos días de múltiples manipulaciones y ataques. En una comparecencia conjunta con el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye en Dakar, el jefe del Gobierno insistió en diferenciar la inmigración ordenada, que es "necesaria y positiva, tanto para los países de origen como para los de destino", de la irregular, "que es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación y desigualdad y, sobre todo, conlleva un riesgo muy evidente de muerte para los jóvenes que caen presos de estas redes".

En su declaración, en la que no admitió preguntas, Sánchez elogió la cooperación de Senegal en la gestión de los flujos migratorios, que se ha comprometido a reforzar, y defendió su política de extender y ampliar los acuerdos de migración circular, mediante la incorporación de nuevos sectores productivos y la inclusión de programas de capacitación profesional. "La migración regular nos conviene a todos", insistió, "Nos vacuna frente a quienes hacen de la irregular un negocio, como las mafias, y frente a quienes la utilizan como excusa para extender el odio y la xenofobia en nuestras sociedades", añadió, en alusión implícita a la extrema derecha.

El presidente reiteró que la seguridad es fundamental para el bienestar de la sociedad, pero no relacionó las redes que trafican con seres humanos con las yihadistas como hizo el miércoles en el Instituto Cervantes de esta ciudad, y tampoco mencionó la demanda de que los países africanos admitan la devolución de los inmigrantes que llegan irregularmente a España, que entonces calificó de "imprescindible". Ante su anfitrión, prefirió guardar silencio sobre un asunto que resulta políticamente muy delicado para las nuevas autoridades senegalesas, que no han admitido ninguna repatriación de sus nacionales desde que llegaron al poder la pasada primavera.

Al final de su discurso, el jefe del Gobierno español hizo un "balance muy positivo" de su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, a los que calificó de "socios y amigos", y sintetizó los objetivos de su viaje: agradecer el "gran esfuerzo" que los tres gobiernos están haciendo para frenar la migración irregular, mostrar la disposición del Ejecutivo español para crear "nuevas oportunidades de desarrollo económico" en estos países, contribuir a reforzar sus capacidades en materia de seguridad y "ofrecer alternativas" a la migración irregular, con los acuerdos de migración circular.

Por su parte, Faye agradeció a Sánchez la acogida a los senegaleses que residen en España (más de 80.000), expresó su "preocupación por las salidas masivas [de inmigrantes] a partir de las costas senegalesas" (sugiriendo que no son necesariamente senegaleses) y llamó a "luchar contra las causas profundas de este fenómeno", promoviendo el desarrollo de los países de origen y abriendo vías de migración regular. Tampoco lanzó una palabra sobre la devolución de irregulares.

Pese a los esfuerzos de Sánchez por ser didáctico, el ruido mediático ha rodeado desde el principio este viaje. Algunos medios aseguraron que había prometido en Mauritania regularizar a 250.000 inmigrantes, lo que es falso. El bulo surgió después de que un alto cargo que forma parte de la comitiva oficial asegurase que, según un estudio que atribu-



Sánchez y Faye, ayer en Dakar en una imagen distribuida por Moncloa. EFE

yó al Banco de España, el país necesita entre 200.000 y 250.000 trabajadores anuales para cubrir la demanda de su mercado laboral en los próximos años. Pero ni Sánchez mencionó nunca esta cifra ni dicho alto cargo la vinculó en ningún momento con los acuerdos de migración circular.

Estos son mucho más modes-

tos: en 2023 se acogieron a esta fórmula 20.500 personas, en su mayoría temporeras marroquíes para la recogida de la fresa en Huelva, mientras que el cupo de Senegal, único de los tres países visitados por Sánchez en el que ya se aplicaba dicho sistema, fue de solo 151 trabajadores.

Ello sirvió, sin embargo, pa-

ra que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara a Sánchez de provocar un "efecto llamada" a la inmigración irregular con su periplo africano y para que Vox pidiese la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de tres ministros para dar cuenta del supuesto compromiso con Mauritania de regulación masiva de inmigrantes.

Fuentes de La Moncloa negaron que la mención que hizo Sánchez al "imprescindible" retorno de los inmigrantes llegados irregularmente a España fuese una rectificación ante las críticas del PP, como sostiene dicho partido. Las mismas fuentes aseguraron que el Gobierno tiene "una hoja de ruta clara, seria, responsable, solidaria y respetuosa con los derechos humanos" sobre el fenómeno migratorio y que, a lo largo de su gira africana, el presidente ha ido exponiendo sus elementos. El último de ellos fue el de las devoluciones "dentro de la legalidad". Las mismas fuentes contrapusieron este enfoque "multidisciplinar", que incluye la cooperación con los países de origen y tránsito, la apertura de vías de migración circular o la lucha contra las mafias del tráfico de personas, con el "enorme ejercicio de irresponsabilidad del PP" que, con sus declaraciones, "fomenta el discurso del odio", subrayaron. Fuentes gubernamentales añadieron que el discurso del presidente en el Cervantes estaba escrito con antelación y "no se cambió una coma", aunque en contra de lo habitual no se facilitó a la prensa.

Sánchez inició ayer la última jornada de su gira de tres días por África Occidental con un desayuno empresarial en Dakar, al que asistieron una veintena de directivos de empresas españolas con intereses en Senegal, así como representantes de la Cámara de Comercio local y de la Compañía de Financiación del Desarrollo (Cofides). Posteriormente se reunió con el presidente Faye y con su primer ministro, Ousmane Sonko, verdadero hombre fuer-

te del país.

La Moncloa ha querido dar a la gira africana de Sánchez, que se inicio el martes en Nuakchot (Mauritania), carácter multidimensional. En Mauritania acordó elevar la relación bilateral con dicho país y celebrar en 2025 la primera Reunión de Alto Nivel (RAN), un formato reservado para los socios más importantes de España; en Gambia, visitó el destacamento de la Policía y la Guardia Civil que lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes; y en Senegal lanzó la iniciativa Alianza África Avanza, para impulsar inversiones de empresas españolas que promuevan el desarrollo de la región y empleo para los jóvenes, además de invitar al presidente Faye a una visita oficial a Madrid para la que aún no hay fecha. En los tres países ha firmado acuerdos de migración circular, que incluyen la formación y capacitación para empleos de temporada que reclama el mer-

cado español.

#### PERIDIS



#### El PP arremete contra Sánchez y se desmarca de Vox

#### BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Madrid

El cruce de acusaciones vuelve a la arena política tres semanas después del parón por las vacaciones. Y la inmigración se ha convertido en el terreno de juego. Mientras el PP acusa al Gobierno de "irresponsable" por, a su juicio, dar "bandazos" en política migratoria a cuenta de la gira africana del presidente a Mauritania, Gambia y Senegal, el partido también se pretende alejar del discurso antiinmigración más ultra. "Ni estamos con la irresponsabilidad en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, ni con la postura más intransigente de otros partidos", declaró ayer desde San Sebastián el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, en alusión a Vox.

Ante el aumento de llegadas de inmigrantes a Canarias en las últimas semanas, Sánchez emprendió el martes una gira por tres países clave para España (Mauritania, Gambia y Senegal) en la lucha contra la inmigración irregular en un intento de buscar soluciones a una crisis que se prevé larga. Pero el PP, mientras tanto, alentó el debate con declaraciones en las que reclamaban al Gobierno que ejecutase "deportaciones masivas" de inmigrantes irregulares, en palabras del portavoz en la Cámara baja.

El diputado vasco Borja Sémper, sin embargo, matizó ayer las palabras de Tellado alegando que fue "inexacto". Lo que el portavoz hizo, prosiguió Sémper en radio Euskadi, es decir que en Europa, como en Alemania, se plantean las políticas migratorias en este sentido. Y recriminó en varias ocasiones que Sánchez "no tiene un plan" de política migratoria. "Nos suena mal que no haya una política migratoria y que el Gobierno de España no asuma con rigor, seriedad y profundidad este fenómeno", dijo.

Ante esto, tanto Sémper como Tellado insistieron aver en multitud de ocasiones en que el Gobierno debe convocar a la conferencia de presidentes de las comunidades para abordar las políticas migratorias, incluido el reparto de menores migrantes, ya que según describió Sémper, algunas infraestructuras están "saturadas". En su intento de volver a una posición más moderada, Sémper aseguró que "no compra" el discurso de la extrema derecha de que "todos los problemas son achacables a la inmigración", pero que tampoco compra lo que piensa "la izquierda" de que la inmigración "no tiene impacto".



Feijóo en la sede del PP en Madrid el pasado 12 de julio. CLAUDIO ÁLVAREZ

## Sostiene Feijóo

Sánchez básicamente se ciñe al Pacto Migratorio de la UE y ofrece, más o menos, lo que dice el programa electoral del PP para tratar de aumentar la migración regular y reducir la irregular

#### **Análisis**

#### CLAUDI PÉREZ

Sostiene su equipo que sucedió en la campaña de las elecciones catalanas. Una magnífica jornada primaveral, soleada y airada, Feijóo se paseó por una de las localidades con más migración, y el resultado de esa caminata provocó una convulsión en un mitin posterior: "Le pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios". No hay evidencia empírica de que eso ocurra: la mentira os hará libres, dice Fernando Vallespín.

Sostienen las crónicas de por aquel entonces, en la carrera a los comicios europeos, que Feijóo volvió a sacudir en un mitin en Tenerife el espantajo de la inmigración: propuso que las personas que quieran formar parte de la Unión Europea tengan que adquirir "un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa".

Sostienen sus próximos que ese cambio de rasante, ese nuevo tono tirando a radical que abraza alguno de los postulados de la extrema derecha, provocó un debate interno en el PP. Ante la tesis del líder ("los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle"), la cúpula tenía una antítesis: sería "un error" abra-

zar ese discurso porque aleja al partido de la centralidad. Pero se imponía una síntesis: "Esa es una percepción que está en la calle". "La calle", ese sintagma.

Sostiene el aparato del PP que no sirvió de mucho que el ala moderada, capitaneada por Moreno Bonilla, levantara la mano: "No voy a participar en la cacería del inmigrante". El crescendo continuó: Feijóo endureció a principios de agosto su discurso contra los menores migrantes y reclamó "límites" a la acogida. Inmediatamente después, se negó a apoyar la reforma de la ley de extranjería a pesar de la presión en Canarias y Ceuta, con gobiernos apoyados por el PP. Subió la apuesta con una proposición no de ley para reforzar el control de fronteras. Y ha acabado incendiando el debate migratorio esta semana, acusando a Pedro Sánchez de activar el "efecto llamada" en Mauritania, Gambia y Senegal.

El presidente del Gobierno, básicamente, se ciñe al Pacto Migratorio de la UE y ofrece a esos países, poco más o menos, lo que dice el programa electoral del PP para tratar de aumentar la migración regular y reducir la irregular. El PP votó en su día a favor de la regularización de migrantes, pero da un poco igual: si la estrategia es decir frases con pegada, la migración es uno de los mejores muñecos de pimpampum. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, es quien más lejos ha llegado, al plantear incluso "deportaciones masivas" de migrantes, algo que no han conseguido hacer ni los gobiernos ultras de Europa, empezando por el italiano de Giorgia Meloni.

Por el camino, la migración ha pasado de ser el noveno problema para los españoles, según el CIS de junio, al cuarto (julio). Va a ser un asunto capital en las próximas elecciones regionales en Alemania, donde la socialdemocracia habla ya de endurecer las leyes y en las que tiene toda la pinta de ganar la ultraderecha. Y en las de Austria, con los ultras mandando también en los sondeos. Fue un asunto central en los comicios franceses y en los europeos. Será uno de los temas clave de las elecciones estadounidenses en noviembre. ¿Y en España?

Los datos de entradas han aumentado con rapidez este año, pero aun así no permiten hablar de crisis migratoria; como mucho de presión migratoria en Canarias y en Ceuta. Pero con el acelerón declarativo de la política nacional, los datos empiezan a dar un poco igual: cuentan más las percepciones. Cuenta la ansiedad que provocan las advertencias de "invasión" de Vox, o ese sindiós de las deportaciones masivas de Tellado.

La migración solía ser un debate sobre derechos y economía; ahora el enfoque prácticamente único es la seguridad. Las fronte-

La migración solía ser un debate sobre derechos y economía; ahora el enfoque casi único es la seguridad

#### El oleaje emocional de los populismos arrastra a partidos anteriormente conocidos como "de centro"

ras abiertas de Europa han dejado de ser un símbolo de libertad: ahora lo son de inseguridad. Las derechas se han arrimado al discurso ultra; las izquierdas siguen sin mirar de frente al problema y como mucho mascullan en voz baja algo sobre los "valores europeos", los mismos valores que han llevado a Bruselas (con los votos de los socialistas y los populares) a cerrar acuerdos con Turquía para mantener a los refugiados sirios en campos de concentración a las puertas de Europa.

La migración es un debate apasionante, complejo, lleno de aristas que pinchan. La formidable brecha de renta per cápita en las dos orillas del Mediterráneo hace que montarse en una patera para cruzar ese mar de color de vino sea más atractivo que cualquier utopía. Los economistas sostienen que las rentas más bajas perciben a los migrantes como una competencia por los empleos, pero a la vez cuentan que el boom del mercado laboral español no se explica sin la migración, y que las pensiones dificilmente serán sostenibles sin ella. No solo en España: el invierno demográfico de Europa será mucho más frío, gélido, sin migrantes. Esos son los debates fundamentales, los que deberían a marcar las políticas migratorias globales de los próximos tiempos, si no fuera por el oleaje emocional de los populismos, que arrastra a partidos anteriormente conocidos como "de centro".

Les contaré un secreto: las pateras no van a dejar de venir por muchos muros que construya Europa, por mucho que las derechas hablen de deportaciones masivas, por mucho que la normativa se endurezca. Por mucho que Sánchez busque acuerdos con los países de tránsito, que van a servir de poco o nada. Por mucho que Feijóo ejerza de Feijóo y se levante un día moderado y centrista, y por la tarde radicalice su discurso hasta el infinito y más allá.

Sostienen los politólogos que usar a los migrantes como arma política ha sido históricamente un éxito para los partidos que blanden esa arma: quizá eso explica esa inflexión en el relato migratorio del PP. Sostienen también que, a la larga, los países gobernados por esos partidos cosechan fracasos estrepitosos en esa palabra tan líquida que es la convivencia. Pero ay, "era mejor darse prisa, el Lisboa saldría dentro de poco y no había tiempo que perder, sostiene Pereira". ESPAÑA 15



Jordà intervenía ayer en Barcelona en la presentación de la lista de renovación de ERC. GIANLUCA BATTISTA

## La lista de renovación en ERC critica el personalismo de Oriol Junqueras

La propuesta aún no tiene candidato para batirse con el exlíder, pero hay nombres de peso como Teresa Jordà

#### CAMILO S. BAQUERO Barcelona

La colectividad frente al hiperliderazgo. Ese es el relato con que el sector de Esquerra Republicana que aboga por un cambio de caras en la dirección del partido espera hacer el camino hasta el congreso extraordinario del

mes de noviembre. La candidatura de Nova Esquerra Nacional se presentó ayer en Barcelona, una decisión que se ha acelerado después de que el lunes fuera la lista del expresidente de la formación Oriol Junqueras, Militància Decidim, la que anunciara un acto multitudinario de lanzamiento el 21 de septiembre. "No somos un proyecto en torno de una persona, somos un proyecto alrededor de unas ideas", dijo la líder de los republicanos en el Congreso, Teresa Jordà, que será una de los cuatro portavoces de la candidatura de renovación. En la lista de promotores también hay alcaldes de peso como Marc

Aloy (Manresa) o Dionís Guiteras (líder de ERC en la Diputación de Barcelona).

La idea de confrontar el proyecto coral frente a la imagen de líder único y absoluto de Junqueras estuvo presente durante toda la presentación y no se ahorraron esfuerzos en remarcarlo. "[Buscamos] que los liderazgos estén al servicio de la organización y no la organización al servicio de los liderazgos", aseguró por su parte la exdiputada en el Parlament, Alba Camps, otra de los portavoces. Aloy, por su parte, defendió la necesidad de que, para enfrentar un nuevo ciclo político, la dirección cuente

con "nuevas miradas, personas que traigan aire fresco y nuevas maneras de hacer". Camps puso como ejemplo de una de esas otras maneras de hacer que haya "trazabilidad" en las decisiones que se tome en los órganos de dirección.

Con todo, pese a la imagen de colectividad en la propuesta —de entrada se adhieren unas 60 personas—, los estatutos del partido y el reglamento del congreso establecen que en octubre se ha de presentar una lista cerrada. En ella se debe dejar claro quiénes son los candidatos no solo a la presidencia y secretaría general del partido, sino también a cargos como la secretaría de organización y de finanzas. En resumen, quién podría ser esa persona que se lance a competir con Junqueras, en medio de una crisis desatada por los malos resultados de las últimas cuatro elecciones. Jordà aseguró que la candidatura aún no está en ese punto y que en los próximos días, mediante una "deliberación interna y el consenso" se decidirá quiénes serán los escogidos. "Puede ser que incluso no estén aquí hoy", añadió la portavoz republicana en el Congreso, remarcando así la condición de work-in-progress de la candi-

El proyecto de Nova Esquerra Nacional está aún en construcción, pero según explicó el cuarto de los portavoces, Xavier Godàs, que es director general del departamento de Derechos Sociales, se estructura en cinco ejes. Un proyecto nítidamente de izquierdas y de valores republicanos, con el referéndum como la vía posible para lograr la independencia, que pone el municipalismo como base y que se lanzará a buscar alianzas estratégicas con entidades y movimientos sociales. Se quiere además avanzar en un nuevo modelo de organización, con la militancia al centro y una mejor comunicación para "hacer llegar el mensaje más lejos".

Pese a las críticas a cierto personalismo de quien durante 14 años llevara el timón del partido junto a Marta Rovira, también se ha loado su figura y su legado. "Somos conscientes de que en este partido no sobra nadie, somos los que pensamos que falta mucha gente", matizó Jordà, que también abogó por preservar el trabajo realizado no solo por ambos, sino también por el expresident Pere Aragonès aunque dijo que deben asumir ahora "roles diferentes". "Nosotros siempre estamos dispuestos a negociar y dialogar", dijo Jordà al ser preguntada sobre una posible negociación para una lista de consenso con la de Junqueras. Dentro de los nombres de los promotores de la candidatura hay tanto militantes que apoyaron el pacto de investidura con el PSC como otros que estuvieron en contra. "Los acuerdos fundamentalmente se tendrán que cumplir, es el mandato que tenemos", remarcó Godàs.

#### El proyecto de Nova Esquerra Nacional está aún en construcción

#### "Los liderazgos están al servicio de la organización", dice Alba Camps

La portavoz en el Congreso ha querido escapar a la etiqueta de candidatura rovirista, pese a que quienes abogan por el cambio de caras se han agrupado en torno a la líder interina de la formación. Ni la secretaria general del partido ni ella están dentro del equipo promotor de Nueva Esquerra Nacional. Sí hay personas muy cercanas a ellos, como la vicesecretaria de política antirrepresiva la formación, Marta Vilaret; o Helena Ricomà, directora de la oficina del exjefe del Govern. También se ha sumado a la candidatura la diputada en el Congreso Pilar Valluguera y la senadora Sara Bailac.

# Illa recupera el saludo oficial a Felipe VI en una visita a Barcelona

#### CLARA BLANCHAR Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recuperado el saludo oficial al rey Felipe VI tras años de presidentes independentistas que han evitado seguir el protocolo con la Casa del Rey en el inicio de actos públicos. El encuentro se produjo ayer, antes de una visita del Rey al Puerto Olímpico de Barcelona, unas instalaciones de la época de las Olimpiadas de Barcelona 92 que, tres décadas después, han sido reformadas.

Illa y Felipe VI se saludaron con naturalidad en la zona pública y de restaurantes del muelle cuando este último descendió del coche oficial. A continuación saludaron también al Rey el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y el consejero de Deportes del nuevo Govern, Berni Álvarez.



Desde la izquierda, Salvador Illa, Felipe VI y Jaume Collboni, ayer en Barcelona. G. B.

16 ESPAÑA EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024



Belarra en el Congreso de los Diputados, el martes. JESÚS HELLÍN (EP)

El partido celebrará en 2025 su quinta Asamblea Ciudadana

## Podemos busca su sitio en un curso clave para medir su utilidad

PAULA CHOUZA Madrid

Podemos arranca un curso político clave, que servirá para medir su utilidad en la oposición y en el que renovará hasta seis direcciones autonómicas y el liderazgo del partido. La formación de Ione Belarra, que cuenta con cuatro diputados en el Grupo Mixto de la Cámara baja y dos asientos en el Parlamento Europeo, se ha revelado estos meses como un socio duro e incómodo para el Ejecutivo, al que ha puesto contra las cuerdas en no pocas ocasiones. El

último ejemplo, aunque simbólico, se evidenció el martes, cuando en la primera reunión de la Diputación Permanente de la Cámara baja, la propia Belarra forzó con su abstención la repetición de hasta dos votaciones referidas a las comparecencias del presidente Pedro Sánchez y del titular de Transportes, Oscar Puente, a pesar de que era el PP quien las solicitaba. En una situación compleja para el Gobierno de coalición, que en manos también de un Junts volátil tiene muy difícil sacar adelante los próximos Presupuestos, el tándem que forman Belarra e Irene Montero jugará sus cartas para dar visibilidad a un partido obligado electoralmente a adelantar por la izquierda al conglomerado de organizaciones que lidera Yolanda Díaz.

El tono contra el PSOE se ha endurecido desde que se materializó su salida del Ejecutivo en noviembre. A pesar de su escaso peso numérico, la aritmética parlamentaria ha convertido los cuatro votos de Podemos en esenciales. El partido amenazó a final de julio con dejar caer el decreto anticrisis si no eliminaba el recorte al bono social eléctrico que contemplaba. En enero, tumbó la norma que reformaba el subsidio del paro del departamento de Díaz, que debió ser reformulada para ver la luz cinco meses después.

"Nuestros votos no los vamos a regalar", advierte Pablo Fernández, secretario de Organización del partido tras la marcha de Lilith Verstrynge a comienzos de año. En el inicio del curso, los de Belarra redoblan las críticas. "La legislatura progresista está muerta y enterrada por la actitud del PSOE de pactar el Poder Judicial con el PP para seguir permitiendo la guerra judicial. No han hecho

La formación se ha convertido en otro socio incómodo de Sánchez

En noviembre deberá elegir seis direcciones autonómicas

"Nuestros votos no los vamos a regalar", afirma el secretario de Organización nada en un año, más allá de esto y la aprobación de la amnistía", censura el también procurador en las Cortes de Castilla y León, quien ve un intento por volver al bipartidismo que tacha de malo "para el país y la izquierda". Fuentes de Podemos añaden que la interlocución, hasta el momento, se ha dado fundamentalmente con los socialistas, en particular a través del titular de la Presidencia, Félix Bolaños.

En los próximos meses, el partido será particularmente incisivo con la problemática de la vivienda, la turistificación, los permisos de ocho semanas para lograr que sean remunerados y la regularización de cientos de miles de inmigrantes, que se tramita en una Iniciativa Legislativa Popular actualmente en el Congreso, con problemas para prosperar. "Se trata de un asunto fundamental ante la ofensiva xenófoba y racista por parte de la derecha y la ultraderecha, que emiten bulos y criminalizan a los migrantes", insisten en Podemos.

La novedad en septiembre será el nuevo papel de Irene Montero que, junto a Isa Serra, ocupa un escaño en Bruselas. La delegación de Podemos centrará su acción en el fortalecimiento de las alianzas con la izquierda europea e impulsarán políticas "sociales, feministas y de defensa de los derechos humanos frente a la deriva de la UE". Pese a la cascada de bajas que han sufrido desde 2023 y los malos resultados en Galicia y Euskadi, donde no lograron representación, los escaños obtenidos en las europeas —uno menos que Sumar- han insuflado un cierto ánimo en las filas de la organización, que ve en estos comicios un "punto de inflexión".

Podemos, además, afronta en noviembre la elección de hasta seis ejecutivas autonómicas. Es el caso de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja, Euskadi y Galicia. En esta última comunidad, la formación está en manos de una gestora desde junio, cuando su coordinador, Borja San Ramón, enfrentado durante su mandato a la dirección estatal por la estrategia con la vicepresidenta segunda, dimitió. La implantación territorial de Podemos es el talón de Aquiles del partido desde su creación y los resultados en las autonómicas y municipales de 2023 dejaron a la organización en una situación de debilidad extrema.

## La Fiscalía presenta una denuncia por revelación de secretos en el 'caso Koldo'

EL PAÍS Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid tras haber estudiado un escrito de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE durante el mandato de Pedro Sánchez, en el que se queja de que hubo una presunta revelación de secretos y de datos personales en las filtraciones de documentos sobre el caso Koldo. La denuncia de la Fiscalía ha caído en el juzgado 33 de Madrid, según fuentes judiciales. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal da cuenta de "la interposición de denuncia, que ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid, estando pendiente de reparto", tras concluir las diligencias de investiga-

ción preprocesal. Ábalos, adscrito en el Grupo Mixto del Congreso tras haber sido expulsado del PSOE, anunció el pasado 24 de julio que presentaba su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las filtraciones de documentos relativos al caso Koldo que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación.

En una rueda de prensa en el Congreso, el ahora diputado del Grupo Mixto subrayó que, de momento, sigue sin tener la condición de investigado en esa causa judicial y se quejó de que esas filtraciones no han sido objeto de reproche penal ni de investigación "por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal".

Además de "delitos indiciariamente constitutivos de descubrimiento y revelación de secretos", también denunciaba la "omisión de perseguir delitos", es decir, inacción ante estas filtraciones. Ábalos incidió en que la Guardia Civil no ha iniciado actuación alguna para detectar de dónde provienen las filtraciones. ESPAÑA 17



Daniel Sancho, tras su arresto en agosto del año pasado en Tailandia. SOMKEAT RUKSAMAN (AP/LAPRESSE)

## Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta

El tribunal no aplica la pena de muerte por la colaboración del español durante la investigación

#### EFE / J. V. Samui (Tailandia) / Madrid

La justicia de Tailandia ha condenado al español Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cuyos restos fueron hallados a comienzos de agosto del año pasado en la isla de Pangan, donde ambos habían quedado para pasar unos días de vacaciones. El tribunal le considera culpable de los tres delitos por los que ha sido enjuiciado: el ase-

sinato premeditado, el descuartizamiento y la ocultación del cadáver; y la destrucción del pasaporte de la víctima. También le ha condenado a indemnizar con unos 107.000 euros (4 millones de bats, moneda oficial tailandesa) a la familia del fallecido, que dependía económicamente de él. Las partes, que todavía están analizando la decisión judicial, tienen ahora dos posibles vías de recurso: una al Tribunal de Apelaciones y otra al Supremo. El proceso suele demorarse un año, según fuentes jurídicas. "A seguir luchando, siempre a seguir luchando", manifestó Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, al dejar la sede judicial.

El juez explicó durante la vista —celebrada en la isla de Samui, a unos 40 minutos en ferry de donde ocurrieron los hechos— que la

condena se ha reducido de pena de muerte a cadena perpetua por la colaboración que Daniel Sancho prestó durante la investigación. El fiscal Jeerawat Sawatdichai, que presentó cargos por asesinato premeditado y pidió pena de muerte, se declaró "satisfecho" a la salida de la vista porque el español ha sido condenado por los tres cargos de los que le acusó durante el juicio, celebrado entre el 9 de abril y el 2 de mayo. El Código Penal tailandés castiga el asesinato con tres tipos de penas, en función de las circunstancias. Las condenas parten de los 15 y 20 años de cárcel y pasan por la cadena perpetua, hasta llegar a la pena de muerte, un castigo que finalmente no se ha aplicado.

Daniel Sancho reconoció el crimen tras su detención, pero después, y durante el juicio, mantuvo que Arrieta había perdido la vida accidentalmente durante una pelea en la que se defendió de un supuesto intento de agresión sexual. De los tres cargos, Sancho solo ha reconocido uno, la ocultación del cadáver, penado con un máximo de un año de cárcel.

#### Recurso

El equipo jurídico español que asesoró a Rodolfo Sancho adelantó que recurrirán la decisión judicial. "Hay que seguir con el partido. Vamos a recurrir la sentencia", declaró Carmen Balfagón a las puertas del tribunal de Samui. Tanto Balfagón como el letrado Marcos García-Montes manifestaron su respeto por la resolución, pero se mostraron dispuestos a agotar todas las vías de recurso disponibles. "Nuestra argumentación (de defensa) es muy sólida", dijo García-Montes.

La sentencia se dictó ayer en medio de una gran expectación mediática y en una vista judicial muy restringida. El juez, que ha llevado el caso desde el principio y cuya identidad no ha sido revelada, comenzó a leer la decisión a las 10.55 (5.55, hora peninsular española), alrededor de una hora después de que comenzara la sesión. A la vista, que contó con traducción al español por videoconferencia, asistieron los padres de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, y el propio encausado, además de sus representantes legales en el país asiático.

Rodolfo Sancho llegó al tribunal alrededor de las 9.15, unos 45 minutos antes de que comenzara la sesión, acompañado por Alice Keartjareanlap, su asesora legal en el país asiático. "Nos mantenemos positivos", dijo Keartjareanlap. El abogado de oficio que representa a Sancho, Aprichat Srinual, fue de los primeros en llegar.

Los padres del fallecido, Leovaldo José Arrieta y Ana Marcela Arteaga, que ejercieron la coacusación del caso, no se desplazaron hasta Tailandia, por lo que conocieron la decisión judicial desde Colombia. "El tribunal determinó lo que estimó oportuno (...) La familia ha recibido así justicia", declaró a los medios al salir del tribunal un abogado de la coacusación, Butsakorn Kaewleeled, que acudió junto a la letrada Nattha Lak Jongratwanin en representación de la familia de Arrieta en Tailandia. "Tenemos que volver a hablar con la familia para ver si están satisfechos con la cantidad (...) Si no también tienen derecho a recurrir", añadió Kaewleeled.

El abogado Juan Gonzalo Ospina, que representa a la familia Arrieta en España, consideró "muy positiva" la sentencia y anunció que, en cuanto tengan la resolución, solicitarán que se embargue todo el dinero que llegue a la cuenta bancaria que Sancho tiene en prisión de forma que se destine directamente a la familia de la víctima. Durante una entre-

La sentencia también obliga al pago de una indemnización de 107.000 euros

"A seguir luchando. Siempre luchando", reaccionó Rodolfo Sancho, padre del reo

vista en TVE, el letrado también deslizó que, en un principio, se imponen "prudencia" a la hora recurrir la indemnización fijada por el tribunal, aunque en otra intervención, a lo largo de la mañana, dijo que es algo que "se podría valorar".

La indemnización fijada por el juez tailandés, de 107.000 euros, es poco más de un cuarto de la compensación de 410.000 euros (16 millones de bats) que solicitaba la familia. Los letrados tailandeses habían estimado que el daño producido por este crimen ascendía a 790.000 euros (30 millones de bats). "La responsabilidad civil, tengo que decir que es algo que no nos genera ningún tipo de preocupación. La familia Arrieta nunca ha estado aquí por el dinero. Nadie les va a devolver a Edwin Arrieta", dijo el abogado Ospina.

Varias amigas de la infancia del cirujano colombiano y de su familia se mostraron satisfechas por la decisión judicial. "Ha sido una sentencia justa. Tendrá que pagar; sabemos que se viene una apelación, pero no hay justificación para esa apelación", dijo ayer en Colombia Victoria Jattin, una de las amigas.

## Tráfico prevé 4,8 millones de desplazamientos en el final de agosto, al coincidir en sábado y domingo

#### F. JAVIER BARROSO Madrid

Los últimos días de agosto y el inicio de septiembre coinciden este año con un fin de semana. Este hecho junto con el final de las vacaciones para miles de personas hacen que aumente el número de desplazamientos en las carreteras españolas. Desde las 15.00 de hoy y hasta la medianoche del domingo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha el final de la operación verano en la que se esperan 4,8 millones de desplazamientos. Se cierran así los dispositivos especiales de esta operación, cuyas previsiones eran de 94 millones.

Tráfico espera que desde las primeras horas de la tarde de hoy y hasta la noche (sobre todo, entre las 16.00 y las 22.00) se produzcan atascos en la salida de los grandes núcleos urbanos y en las vías de acceso a las zonas turísticas de la costa y de descanso. Esas altas concentraciones de vehículos continuarán mañana por la mañana, entre las 9.00 y las 13.00. Los principales problemas se darán, según este pronóstico, entre las 16.00 y las 23.00 del domingo, al finalizar las vacaciones de agosto y concluir el fin de sema-

na. Se esperan grandes concentraciones de tráfico y problemas de circulación en las autovías que unen las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos. A ello se unirá el paso por los pasos fronterizos de vehículos extranjeros que regresan a sus países de origen europeos.

La DGT ha recordado que dispone a través de su página web, el teléfono 011 y Servicio de Información de Tráfico, de una información actualizada de la situación del tráfico en las carreteras. 18 COMUNIDADES EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024



Estado del ficus en la parroquia de San Jacinto, en el barrio de Triana (Sevilla), el miércoles. ALEJANDRO RUESGA

## Los expertos dan por muerto al ficus centenario de Sevilla

Los arboristas que han estudiado el ejemplar, cuya drástica poda autorizó el Ayuntamiento, coinciden en que sus posibilidades de salir adelante son nulas

JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla

Los arboristas que han estudiado la salud del ficus centenario del barrio de Triana en Sevilla, sometido a una poda radical hace justo dos años, lo dan por muerto. El árbol, de 111 años de antigüedad y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se convirtió en un símbolo de la lucha de los ecologistas y vecinos para conseguir salvarlo de la tala propuesta por la orden religiosa de los dominicos y que autorizó el Ayuntamiento. Un juez ordenó en agosto de 2022 paralizar la tala, pero llegó tarde por unas horas dado que los operarios trabajaron de noche para acelerar los cortes con sus motosierras y casi rematar el ejemplar, antes de que interviniera la justicia a la mañana siguiente para detenerla. La drástica poda ha tenido, dos años después, un resultado letal.

El Ayuntamiento sevillano (PP) asegura que desde hace un año ha intentado darle al árbol cuidados paliativos para que saliera adelante, pero con el 70% de su estructura desaparecida, el ejemplar solo tiene una vena de savia en el tronco sin capacidad de regeneración, según

los expertos. Está muy debilitado por la necrosis que sufre, el agrietamiento del tronco y los hongos patógenos instalados en sus raíces y que han descompuesto la madera. "No hay posibilidad de supervivencia", coinciden los arboristas. El Ayuntamiento ha encargado ahora un informe para determinar el camino a seguir, con dos opciones: conservar el muñón seco de 10 metros de altura, como quieren los ecologistas, o plantar otro árbol que dé sombra en una esquina de mucho tránsito de vecinos y turistas, y con temperaturas disparadas en verano por el asfalto urbano. El ficus, plantado en 1913, llegó a alcanzar los 24 metros de altura y tenía carácter de monumento por su declaración como BIC.

"Cuando haces una poda tan agresiva le quitas la masa foliar, que es su forma de alimentarse, porque a través de las hojas crea su alimento. Si no hay hojas para la fotosíntesis padece una pérdida radicular y empiezan a morir raíces, se rompe la espiral de crecimiento. Además, al ficus le afecta mucho el sol y toda la cara suroeste quedó expuesta, mientras que la cara norte ha sido la última en morir. El árbol no ha tenido recursos para alimentarse", explica Pedro Rodríguez, arborista que ha cuidado del ficus desde el verano de 2023 hasta esta primavera.

Fuentes de la delegación sevillana de Parques y Jardines que exigen anonimato, matizan: "Pensábamos que tendría la vitalidad para recuperarse y por eso los primeros meses facilitamos esa regeneración. Intentamos liberar el suelo para airear la nutrición de las raíces tras las intervenciones de pavimentos hechas durante los últimos 100 años. Le dimos nutrientes y micorrizas [hongos simbióticos que impulsan el desarrollo de las raíces], pero el árbol ha ido para atrás y no hay síntomas de nuevas brotaciones ni posibilidad de supervivencia".

Otro experto de una empresa externa que ha tratado el ficus durante el último año y que pide no ser identificado coincide en el diagnóstico: "El árbol está muerto al 99%, tiene un decaimiento irreversible y se murió debido a la atrocidad".

Durante este sofocante verano los ecologistas han convocado a los vecinos para regar el árbol con cubos de manera colectiva, pero los expertos advirtieron que un caudal y humedades mayores de lo necesario podrían acelerar la aparición de enfermedades.

### El Vaticano evalúa los restos de Santa Teresa de Jesús en Salamanca

JUAN NAVARRO Valladolid

El descanso eterno de los restos de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes (Salamanca) se ha interrumpido temporalmente para que técnicos de El Vaticano evalúen el estado de las reliquias de la religiosa como paso previo a su reconocimiento canónico.

Los expertos, acompañados de los principales representantes de la orden de los carmelitas y un tribunal nombrado por la Santa Sede, pasarán tres días en Salamanca estudiando sus restos. El postulador general de la Orden del Carmelo Descalzo, el padre Marco Chiesa, celebró el buen estado de las reliquias: "Hemos comprobado que están en las mismas condiciones que en la última apertura de 1914". El cuerpo permanece incorrupto desde 1582.

El prior de Salamanca y Alba de Tormes, Miguel Ángel González, expresó la emoción sentida al contemplar los restos de la religiosa: "Sentí agradecimiento por la vocación recibida al carmelo descalzo para seguir de cerca las huellas de esta gran mujer, santa y doctora de la Iglesia. Serenidad, confianza, paz, los mismos sentimientos que cualquier persona al lado de su madre". La mujer fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622 y el actual reconocimiento canónico busca extraer el máximo conocimiento sobre Santa Teresa de Ávila y proponer medidas para su mejor mantenimiento.

"Se sigue una legislación muy estricta según un documento dictado por El Vaticano para proceder a estos estudios. Entre los trámites, la autorización del papa Francisco. Se nombra un tribunal con un promotor de justicia para velar por las prescripciones vaticanas y que no se dañe la integridad del cuerpo y las reliquias", precisa el prior salmantino.

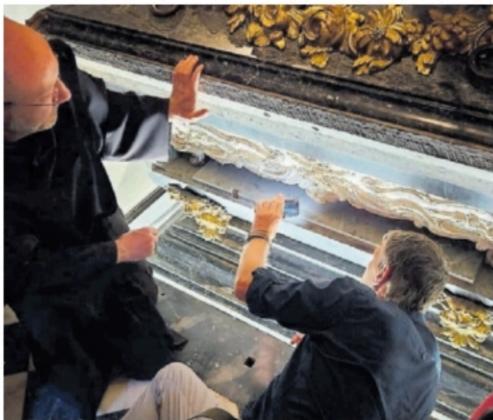

Apertura del sepulcro de Santa Teresa, ayer, en una imagen de la Diócesis de Salamanca.

## El grupo húngaro Ganz-Ma Vag retira la opa sobre Talgo tras el veto del Gobierno

Bruselas avala la decisión española de impedir la compra de la ferroviaria porque los Estados no están obligados 'ex ante' a informar de estas decisiones

S. AYUSO / J. GARCÍA ROPERO D. TOLEDO

#### Bruselas / Madrid

El grupo húngaro Ganz-MaVag retiró aver su oferta para comprar al fabricante español de trenes Talgo, después del veto que el Gobierno español impuso el martes a esta operación y de que la Comisión Europea avalase ayer la decisión del Ejecutivo, según confirmaron fuentes del consorcio magiar. El consejo de administración de la firma húngara tomó la decisión horas después de que la Comisión Europea subravase que el veto es una "prerrogativa" de los Estados y que no ve, a priori, objeciones a la decisión española. Según subrayó una portavoz, Madrid ni siquiera tenía obligación de informarle con prioridad -aunque según varias fuentes gubernamentales sí lo ha hecho- antes de dar ese paso. Y pese a las amenazas de la empresa húngara de acudir al Ejecutivo europeo para rebatir la decisión, a la sede de la institución en la capital belga todavía no ha llegado queja alguna, tampoco desde el Gobierno de Víktor Orbán.

Fuentes del consorcio confirmaron la retirada de la oferta lanzada en marzo, que consistía en un precio de cinco euros por título, y valoraba el grupo español en 620 millones de euros. La operación tenía el visto bueno de los accionistas del fabricante ferroviario, pero contó con las reticencias del Gobierno desde su lanzamiento. Finalmente, este martes el Consejo de Ministros aprobó el veto a la misma, aduciendo "riesgos para la seguridad nacional".

Esta decisión fue respaldada ayer por Bruselas. "La prerrogativa de esta decisión es del Estado y la Comisión no tiene que aprobar ex ante la decisión de España de vetar esa adquisición", explicó la portavoz de la Comisión para la Estabilidad Financiera y Unión de Mercados de capitales, Francesca Dalboni, a una pregunta de este diario, antes de añadir: "No tenemos ningún comentario específico".

Según recordó Dalboni, los tratados recogen la posibilidad de que los Estados miembros puedan "restringir libertades de mercado único, como la libertad de establecimiento y de movimiento de capital, por motivos de seguridad". Esto siempre y cuando, agregó, esas medidas estén "justificadas y sean proporcionales al objetivo perseguido".

España informó al Ejecutivo europeo del veto a la compra de Talgo por la empresa húnga-



András Tombor, representante de Ganz-Mavag. SAMUEL SÁNCHEZ

ra, según confirmaron hasta tres fuentes del Gobierno a EL PAÍS. Y eso que, como recalcó ayer la portavoz comunitaria, "los Estados miembros no tienen la obligación de informarnos de estas medidas, nadie está requerido de informar a la Comisión". Al mismo tiempo, con una operación presentada de forma oficial en marzo lo lógico hubiera sido que, si Bruselas hubiera tenido

España informó a Bruselas de su decisión de impedir la operación

Los choques con Budapest por los lazos prorrusos de Orbán son frecuentes algún tipo de objeción, hubiera lanzado algún tipo de advertencia, cosa que no ha hecho en ningún momento.

El Gobierno español decidió el martes en Consejo de Ministros rechazar la adquisición del fabricante español de trenes por parte del consorcio húngaro, por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España. Según averiguó este diario, entre la documentación analizada para vetar la compra había informes del Centro Nacional de Inteligencia y de Seguridad Nacional que revelan los nexos de Ganz-MaVag con la compañía rusa Transmashholding, incluso tras el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania. También destacaban los vínculos entre personas clave del conglomerado con Orbán, uno de los jefes de Gobierno más prorrusos de la UE, lo que lleva tiempo provocando no pocas tensiones con Bruselas. La Comisión ha eludido valorar la decisión española en este contexto, limitándose a indicar que se trata de una "decisión sobre una inversión de una compañía húngara en otra empresa europea".

Con todo, los choques con Budapest por los lazos prorrusos de Orbán son frecuentes desde hace tiempo. Y se han disparado desde que Hungría asumió, en julio, la presidencia de turno del Consejo de la UE. El primer ministro húngaro emprendió a los pocos días una supuesta "misión de paz para Ucrania" que lo llevó a Moscú para reunirse con el presidente Vladímir Putin, así como a Pekín y a Florida, donde se entrevistó con el candidato presidencial republicano Donald Trump. El viaje fue rápida y públicamente desautorizado por la UE. Una de las consecuencias del desafío húngaro a la línea cerrada de defensa europea de Ucrania ha sido la decisión de no enviar a comisarios a los consejos informales que se celebren en territorio húngaro. También se ha eludido el Gymnich, el tradicional encuentro informal de ministros de Exteriores y Defensa en el país anfitrión al comienzo de su presidencia, que ha sido sustituido por un consejo informal en Bruselas ayer y hoy.

#### Responsabilidad

A su inicio, el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, volvió a recordar, aunque sin citarlo expresamente, que Hungría es el responsable de que lleven bloqueados desde hace meses más de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz, un fondo intergubernamental destinado, entre otras cosas, a reembolsar a los Estados miembros el apovo militar que envían a Ucrania. Budapest también ha vetado este verano una declaración de la UE contra el régimen de Lukashenko en Bielorrusia. En las últimas semanas, Hungría volvió a sacar de sus casillas a la UE con su decisión de ampliar a rusos y bielorrusos su forma más laxa de visado laboral, la denominada tarjeta nacional, pese a la inquietud manifestada por Bruselas por las potenciales implicaciones en materia de seguridad, temores que Hungría ha rechazado. También en el campo económico y jurídico choca la Hungría de Orbán con la UE. Budapest tiene bloqueados por Bruselas decenas de miles de millones de euros por no luchar contra la corrupción y sus agresiones al Estado de derecho.

#### Transporte presenta dos protestas más por las averías de los Avril

J. M. / L. H. Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, anunció ayer que se están estudiando nuevas reclamaciones a Talgo para pedir una compensación por los daños y perjuicios que las averías de los nuevos trenes Avril (S106) han causado a Renfe, En una comparecencia en el Congreso de los Diputados convocada a petición propia, Puente explicó que una de las razones del incremento de las incidencias en la red ferroviaria este verano ha sido la puesta en circulación de estos trenes, entregados en mayo.

Mientras que la puntualidad media de los servicios comerciales de Renfe se encuentra en torno al 76%, la de estos trenes cayó en la primera semana de agosto por debajo del 50%, principalmente en los de rodadura desplazable (los que pueden ir por varios anchos de vía). Un 57% de estos problemas están relacionados con el material motor, es decir, con la unidad motriz, por lo que Puente defendió que el origen de las incidencias está "claramente localizado", frente al "supuesto caos" al que dice que ha apuntado la oposición.

#### Inmovilización

Durante estos meses, hasta la mitad de los nuevos trenes han tenido que ser inmovilizados. Sin embargo, Puente aseguró que Talgo ha reaccionado positivamente —"como se debía esperar de una empresa tan importante", lo que ha permitido que 21 de los 22 trenes entregados estén en servicio, informa Europa Press.

"Hemos puesto en marcha medidas inmediatas para revertir esta situación. Y de igual forma, se ha dispuesto que Talgo tenga personal experto con acceso a las herramientas de seguimiento online", explicó. Frente a estas averías, el ministro señaló que, "como no podía ser de otra manera", se han iniciado ya dos acciones de reclamación de daños y perjuicios, que se encuentran en fase de estudio y a la espera de recabar los datos necesarios. Esta reclamación se suma a la que ya hay en curso contra Talgo por más de 167 millones de euros por el retraso de más de dos años en la entrega de los trenes Avril, lo que ha afectado a la oferta en Galicia o Asturias.

## El envejecimiento de los ocupados aleja a los jóvenes del mercado laboral

El Banco de España alerta de que la baja movilidad de los mayores lastra la actividad económica

#### GORKA R. PÉREZ Madrid

El paulatino envejecimiento que experimenta la población española (y mundial) ha llevado a que resulte cada vez más complicado encontrar un empleo o cambiarse a otro. Los flujos laborales se estrechan al compás del aumento de la esperanza de vida, y la movilidad profesional se reduce para muchos trabajadores, tal y como advierte el Banco de España en un informe publicado ayer.

La consecuencia de esta circunstancia es que los empleados suman cada vez más años de estancia en un mismo puesto. A la larga, este fenómeno resta dinamismo a la actividad económica. Además, entorpece la entrada de los jóvenes al mercado laboral. Y en un horizonte más cercano, amenaza con obstaculizar los procesos de reciclaje profesional que ya han puesto en marcha muchas empresas por las transiciones digital y ecológica.

"En las últimas décadas, el proceso de envejecimiento de la población española habría contribuido de forma notable a reducir el dinamismo de las tasas de entrada y salida del empleo, así como de los movimientos directos empleo-empleo", indica el informe, elaborado por Brindusa Anghel y Sergio Puente, miembros de los departamentos de Análisis Estructural y Estudios Microeconómicos, y de Análisis de la Situación Económica del Banco de España.

Los autores, que toman como referencia la Muestra Continua de Vidas Laborales (MC-VL) del Ministerio de Seguridad Social y analizan la evolución de determinados perfiles por rango de edad, recalcan la importancia de medir el grado de dinamismo de estos flujos laborales, "entre otros factores, porque puede condicionar los procesos de reasignación del empleo entre ocupaciones, empresas y sectores y, con ello, la evolución de la productividad agregada".

Algo que, además, consideran singularmente relevante en un momento en el que "los cambios tecnológicos en curso, así como la transición ecológica, van a provocar o a hacer necesaria una profunda reasignación sectorial y ocupacional del empleo en los próximos años".

Que los trabajadores ganen veteranía en sus puestos conlleva que aquellos que buscan incorporarse al mercado de trabajo, o medrar en él, generalmente los más jóvenes, se encuentren con un tapón generacional.

El estudio del supervisor bancario recuerda que el peso de los trabajadores más jóvenes en las compañías ha ido menguando de manera considerable en las últimas décadas. "La disminución en el empleo más joven es especialmente evidente, con una caída del peso de los trabajadores menores de 35 años desde el 46,3% en 2005 hasta el 28,6% en 2022", indica el texto. Al tiempo que remarca que estos huecos han sido copados por aquellos de edades superiores. "En sentido contrario, los grupos de más edad (de 45-54 años y de 55 y más años) han incrementado su peso de manera gradual en todo el período analizado, hasta suponer, en conjunto, un 45% del empleo en 2022". Es decir, 18,6 puntos porcentuales más de lo que representaban en 2005.

A pesar de la situación de debilidad de los jóvenes en el acceso al empleo, son precisamente ellos quienes presentan las mayores tasas de movilidad en la comparativa por edades, tanto en la salida del paro, como en el paso de un trabajo a otro.

Algo que el estudio justifica, en parte y sin entrar en detalles, por la precariedad de los contratos que suelen firmar, muchos de ellos de duración determinada. "Se observa en las transiciones empleo-empleo de carácter voluntario, que en principio no deberían estar afectadas por la temporalidad. Esto sugiere que, si bien la mayor rotación entre los jóvenes podría reflejar en parte factores como una mayor incidencia de la temporalidad en el período analizado, existe un mayor dinamismo laboral genuino entre los jóvenes", explica el documento.

La caída de la movilidad laboral no supone, únicamente, un problema para la reducción del desempleo, que a pesar de esta cortapisa ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos años. Como apuntan algunos estudios, tiene implicaciones que van más allá del entorno laboral. Distintos organismos, como



Una joven salía de una oficina de empleo de Madrid en 2023. c. L. (EP)

#### Esperanza de vida al nacer

A 1 de enero de cada año

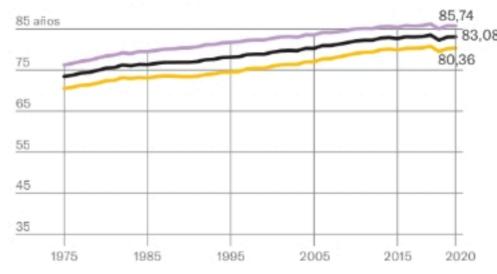

Los últimos datos oficiales disponibles llegan hasta 2022

#### Evolución de desplazados



Fuente: INE y Agencia Tributaria.

Los empleados suman cada vez más años de estancia en un mismo puesto

Solo 149.046 asalariados cambiaron de región entre 2021 y 2022

el Consejo Económico y Social (CES), han alertado de que la incapacidad para encontrar un empleo o de contar con un salario bajo -algo habitual entre los recién llegados—, tiene derivadas tanto geográficas como sectoriales. "La vivienda repercute en la eficiencia, puesto que la movilidad es fundamental, porque si no hay viviendas, nadie va a ir a los sitios donde pueden necesitarse trabajadores, por mucho que los salarios sean altos", se advierte en la Memoria Socioeconómica y Laboral 2023 elaborada por el organismo consultivo.

#### Medidas correctoras

Esta desafección en los desplazamientos trae asociadas dos consecuencias contrapuestas: que aquellos territorios sin capacidad para el asentamiento de empresas no sean capaces de atraer trabajadores; mientras que quienes sí disponen de una mayor oferta laboral resulten más atractivos para los demandantes de empleo. Sin embargo, este efecto llamada tampoco resulta suficiente para alentar múltiples cambios de domicilio. Según refleja la última Estadística de Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias, entre 2021 y 2022, tan solo 149.046 asalariados cambiaron su región de residencia, un 15% menos con respecto al periodo anterior.

A pesar de las "distorsiones" provocadas por la pandemia y de los movimientos cíclicos que se han producido en los últimos años, el Banco de España concluye que "resulta difícil extraer tendencias de largo plazo en la evolución de los flujos laborales". Sin embargo, a modo de proyección, el organismo considera que de cara a las próximas décadas "el envejecimiento de la población trabajadora en España se acentuará - según todas las proyecciones disponibles-, lo que contribuirá, previsiblemente, a reducir aún más el dinamismo de los flujos laborales en nuestro mercado de trabajo".

Este envejecimiento previsto "podría dificultar, en ausencia de medidas correctoras -tanto en el ámbito puramente demográfico, como en términos de políticas de empleo y formativas-. los procesos de reasignación sectorial y ocupacional de los trabajadores necesarios para las transiciones digital y energética y para el crecimiento de la productividad", remacha.



Un edificio en construcción en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

## Las pensiones privadas arraigan en la obra

Ya hay más de medio millón de trabajadores de la construcción con parte de su sueldo destinado a este tipo de producto financiero

MIGUEL M. MENDIETA RAQUEL PASCUAL Madrid

El plan de pensiones de la construcción ya es una realidad. La patronal y los sindicatos llegaron a un acuerdo el año pasado para crear un vehículo donde las empresas pudieran hacer aportaciones para que sus empleados acumularan un dinero que completara su pensión pública de jubilación. A fecha de 25 de agosto, hay 524.000 trabajadores de 57.228

empresas que tienen este plan, con un patrimonio total de 108 millones de euros. Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), principal patronal del sector, se espera que llegue al millón de participantes en el corto plazo y alcance los 3.000 millones de euros en 2033. "No es mucho dinero, pero al menos me dará para pegarme un viaje y celebrar mi jubilación, cuando llegue", explica David Casado, de 41 años, que trabaja en el departamento de pocería y alcantarillado de Aqualia (filial de FCC).

La CNC y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT pactaron en la negociación colectiva de 2023 que, además de una subida salarial, una parte de este incremento retributivo de los trabajadores iría a un plan de pensiones privado, gestionado por VidaCaixa (la filial de seguros y pensiones de CaixaBank). En concreto, sería un 1% del sueldo de 2022 (retroactivo), un 1% el segundo año (2023) y un 1,25% el tercero (2024).

Desde febrero, cientos de miles de trabajadores de la construcción ya han ido percibiendo aportaciones a su nombre. "Tuvimos una reunión informativa, donde nos explicaron de qué iba esto. Luego nos mandaron una carta con nuestras claves en Vida-Caixa, para que veamos el dinero que vamos acumulando", apunta Casado.

La expansión de esta forma de ahorro para la jubilación a un sector como el de la construcción era una de las propuestas estrella de la reforma del sistema de pensiones privadas impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá (ahora al frente de Transformación Digital). El Gobierno ha tratado con ello de desincentivar la utilización de los planes de pensiones individuales por tener excesivas comisiones y dar poca rentabilidad—, a cambio de promover los planes de pensiones colectivos, que hasta ahora solo llegaban a empleados de grandes corporaciones y, durante unos años, a los trabajadores de la Administración General del Estado (entre 2004 y 2011). El objetivo es que estos planes privados colectivos lleguen a muchos autónomos y pequeñas compañías que nunca antes se habían planteado utilizar este tipo de producto financiero.

Tras el éxito del sector de la

"Me va a dar para pasar unos días en Benidorm", dice un oficial de primera

construcción, en la negociación de los convenios de la química, el metal, los grandes almacenes, agencias de viajes y corredurías de seguros han barajado este formato de ahorro para la jubilación. Sin embargo, "o mucho cambian las cosas o no parece que vayan a materializarse nuevos planes en estos sectores de forma próxima", apuntan fuentes sindicales. Uno de los motivos para que no lleguen a buen puerto es la reticencia dentro del sindicato Comisiones Obreras, donde ideológicamente se muestran abiertamente contrarios a los planes privados.

Juan Carlos Soriano es oficial de primera en la constructora Avintia, y presidente del comité de empresa. "Para la inmensa mayoría de los compañeros, esta es la primera vez que tienen un plan de pensiones", reconoce. El sector de la construcción tiene unos niveles salariales relativamente bajos y mucha rotación, lo que ha hecho que los trabajadores tengan difícil ahorrar. Ni con un plan de pensiones ni por otras vías. Soriano también echa cuentas y bromea: "yo ya tengo 54 años, así que como mucho me va a dar para pasar unos días en Benidorm, y solo con el alojamiento incluido".

Tanto Juan Carlos como David relatan que el recibimiento de esta medida entre los trabajadores del sector fue muy frío. La desconfianza y las reticencias eran la reacción más habitual. "Al principio nos lo tomamos mal, porque la gente prefiere el dinero en mano y no meterlo a un plan que no puedes tocar hasta dentro de años, pero poco a poco nos vamos acostumbrando", apunta Casado.

Los recelos a destinar una parte del sueldo a un producto de ahorro-previsión no es una característica propia del sector de la construcción. En España, la fórmula tradicional de ahorro ha sido el ladrillo y, como mucho, los depósitos bancarios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas el 10% de las personas que percibieron una pensión de jubilación recibió, además de la prestación pública, una privada.

# Cumplir con la indemnización por despido improcedente

#### **Análisis**

LUIS JIMENA QUESADA

La decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) de 20 de marzo de 2024 (publicada el 29 de julio de 2024), que condena a España por violación del derecho a una indemnización adecuada y disuasiva ante despidos improcedentes o sin motivo válido (artículo 24 de la Carta Social Europea revisada de 1996 —CSER—), es objeto de intenso debate académico y mediático. En este contexto, me preocupan las posturas de quienes postulan un incumplimiento de esa obligación jurídica internacional, adulterando la comprensión del funcionamiento de la Carta (verdadera Constitución Social de Europa) y tergiversando el entendimiento del sistema constitucional de fuentes.

De entrada, la denominación oficial de la resolución del CEDS es "decisión de fondo", no mera recomendación. Por descontado, es vinculante. Realmente, hablar de "decisión vinculante" del CEDS puede considerarse tautología, pleonasmo o redundancia. Otra obviedad: vinculante significa obligatoria o, si se prefiere, de obligado cumplimiento. Al respecto, el Dictamen de 8 de julio de 2021 del Consejo de Estado sobre ratificación del Protocolo de 1995 sobre el procedimiento de reclamaciones colectivas ante el CEDS traía a colación el informe de la Secretaría de Estado de Justicia, el cual recordaba: "el Tratado [la CSE] es jurídicamente vinculante y las decisiones del Comité de Expertos [CEDS] son de obligado cumplimiento". Más claro, agua.

Ello viene impuesto por la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (obligado cumplimiento e interpretación, ambos de buena fe —artículos 26 y 31-) y por la Constitución Española (CE) de 1978 (mandatos aplicativo e interpretativo - artículos 9.1, 96 y 10.2-). En el caso de la CSER y las decisiones del CEDS, se establece (Parte IV de la CSER y artículo 12 del Protocolo de 1995) el "cumplimiento de las obligaciones jurídicas" y el sometimiento a sus mecanismos de "supervisión". En el supuesto del ordenamiento jurídico español, el artículo 96 CE interioriza la Convención de Viena, mientras el artículo 10.2 CE manda una interpretación coherente con los estándares internacionales sobre derechos humanos. Dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están sometidos al mandato interpretativo del artículo 10.2 CE y, consiguientemente, no cabe argüir que el alcance de la decisión del CEDS queda al libre albedrío del segundo.

Sentado lo anterior, ha de quedar claro que el CEDS dispone en su decisión la necesidad de enmendar una insuficiencia normativa: "los límites máximos fijados por la legislación española no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empleador". Consecuentemente, el marco normativo español debe modificarse; y esto no es una opción política del Gobierno o del Parlamento, sino una obligación jurídica internacional que se impone por mandato constitucional tras ser asumida libre y soberanamente por España. Adicionalmente, la decisión del CEDS determina: subsidiariamente, hasta que se produzca la reforma legislativa exigida, los órganos jurisdiccionales deben darle cumplimiento ejerciendo el control de convencionalidad.

En conclusión, el cumplimiento efectivo de la decisión del CEDS es obligado e insoslayable.

Luis Jimena Quesada es catedrático de Derecho Constitucional y miembro del IDH de la

Universitat de València. Expresidente del CEDS.

## Los precios ceden seis décimas, hasta el 2,2%, lo que acerca el final de la crisis

La moderación de los carburantes y de los alimentos contribuye a esta bajada

#### DENISSE LÓPEZ Madrid

Agosto, el principal mes de las vacaciones de verano, registró un frenazo de la inflación. Los precios se moderaron seis décimas respecto a julio, hasta el 2,2%, según el dato adelantado publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la tasa más baja en un año y mejora las previsiones de los analistas, que esperan niveles cercanos al 3% de aquí al cierre del ejercicio. La inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y los productos energéticos por ser los más volátiles, también se moderó una décima hasta alcanzar el 2,7%. Estos

datos sugieren que el país acaricia el fin de la crisis inflacionaria, pues es el segundo mes consecutivo en el que el índice de precios al consumo (IPC) baja seis décimas, más de un punto en total. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron además que "reflejan que son eficaces las medidas de política económica del Gobierno, porque permiten compatibilizar una de las mayores tasas de crecimiento de la zona euro con esta progresiva moderación de los precios y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares".

Si se compara la situación actual con la de hace un año, se observan diferencias cualitativas. En aquel entonces, la tasa, situada en el 2,6%, era un anticipo de las subidas por venir para el cierre del año. La inflación media entre enero y agosto fue del 3,6% y la subyacente seguía muy elevada, por encima del 6%. A día de hoy, todos estos datos han perdido peso. A pesar de las tensiones geopolíti-

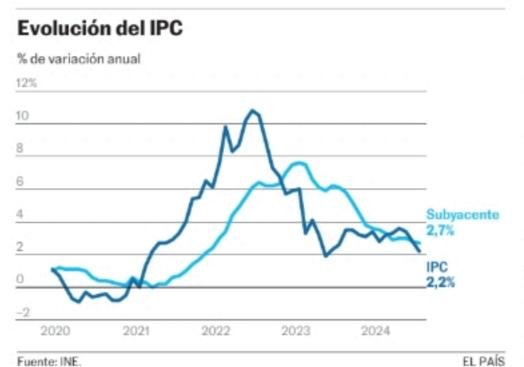

cas, el brent se mantiene por debajo de los 80 dólares por barril, muy lejos de los 100 dólares alcanzados en plena crisis inflacionaria. Y las previsiones de los expertos en el sector son que incluso baje de esta cuota el año que viene.

También el mercado gasístico, clave para fijar los precios eléctricos, se ha olvidado de las altas cotizaciones que superaban los 300 euros por megavatio hora en plena invasión rusa e incluso de los 50 euros a los que se encontraba por estas fechas del año pasado. En esta ocasión, el gas natural no supera los 40 euros por MWh. Además, la rebaja en el IVA de la luz diseñada por el Gobierno permite que los efectos en este terreno sean positivos, a pesar de que se registren repuntes en la elec-

tricidad. Al respecto, el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) calcula que la luz ha subido un 10,5% en términos interanuales.

En una comparativa intermensual, la disminución de la tasa se apoyó principalmente en el componente energético y en los alimentos. Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, recuerda que los combustibles se han abaratado en torno a un 2% respecto en julio. Por contra, los analistas recuerdan que el sector servicios habrá presionado hacia arriba el índice de precios. Hasta julio, los paquetes turísticos habían repuntado casi un 40%, los vuelos un 24% y los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento, un 26%.

Los analistas son cautelosos al afirmar que se trata del fin de la crisis inflacionaria. Talavera considera probable que la tasa repunte un poco en los próximos meses, especialmente si el IVA de la electricidad vuelve al 21%. "Para la mayoría de la gente, la bajada de la inflación no les supone mucho alivio porque los precios siguen permanentemente más altos", lamenta. No obstante, reconoce que serán tasas "mucho más normales".

Manuel Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, precisa que el dato de agosto ha estado condicionado por el combustible, por lo que la bajada de seis décimas ha sido un hecho puntual que posiblemente no se repita. En cualquier caso, el analista afirma que la dinámica seguirá siendo la disminución del IPC y descarta tensiones excesivas, como "algunos afirmaban que podía suceder a raíz de la subida de salarios".

La persistente escalada de precios en los servicios también estaría condicionando que el año cierre con una corrección por encima de lo deseado por el Banco Central Europeo. "La evidencia muestra una resiliencia de los precios en el sector, como consecuencia de la fuerte demanda asociada al turismo y otros ámbitos en los que hay una falta de competencia", precisa Raymond Torres, director de Covuntura Económica en Funcas. Este factor, insiste, es el último obstáculo para que la inflación baje hasta el 2%.



INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

encontrarà acumulado el importe total de los premios que han corres

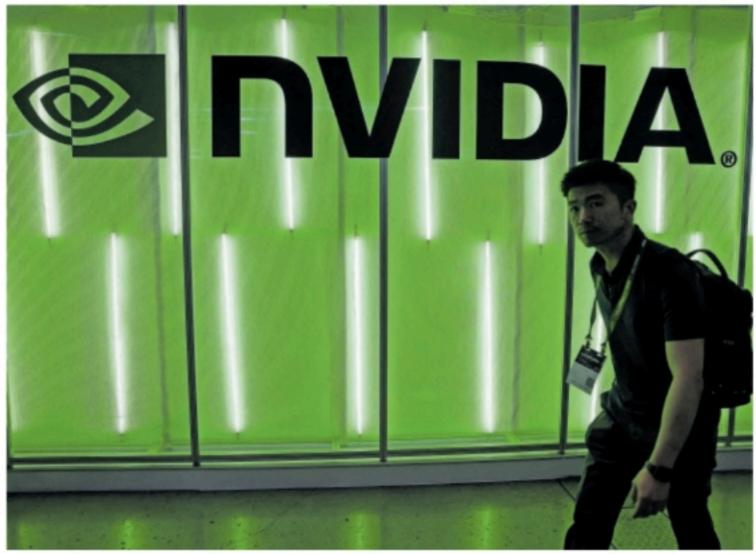

Logo de Nvidia en una feria tecnológica en Taiwán el 5 de junio. ANN WANG (REUTERS)

## Nvidia deja frío al mercado pero sigue siendo la estrella de Wall Street

Los analistas creen que el descenso en Bolsa puede ser solo ruido y confían en que seguirán las inversiones en inteligencia artificial

#### ÁLVARO SÁNCHEZ Madrid

El amasijo de cifras y porcentajes que conforman los resultados de una empresa no son, sobre el papel, el plan más atractivo para una tarde de miércoles. Salvo que estés en Estados Unidos y se trate de Nvidia. Las cuentas de la empresa de microprocesadores de inteligencia artificial, "el valor más importante sobre el planeta Tierra", en definición de un especialista de Goldman Sachs, generaron ese día una expectación desmesurada entre los pequeños inversores, muchos de los cuales han confiado a su evolución parte de sus ahorros. "Si Nvidia falla, McDonald's. Si bate previsiones, donde quieras". bromeaba un usuario en X mostrando una supuesta conversación privada en la que le preguntaban dónde ir a cenar.

La llamada Super Bowl de los mercados financieros, sin embargo, devolvió menos emociones fuertes de las prometidas: las ventas y beneficios de Nvidia superaron las expectativas del mercado, pero unas perspectivas de crecimiento algo menores y un pequeño deterioro de los márgenes aguaron la fiesta. Sus títulos, lejos de las alzas violentas de trimestres pasados tras la publicación de resultados, cerraron ayer

en rojo intenso, con una caída del 6,38%, hasta los 117,59 dólares por acción. Aunque Nvidia ha batido previsiones, curiosamente, el bromista de X está más cerca del Mc-Donald's que de cualquiera de los otros sitios.

A los menos familiarizados con los mercados puede causar cierta sorpresa que una firma con los números estratosféricos de Nvidia coquetee con los números rojos en Bolsa. Los ingresos de la empresa con sede en Santa Clara (California) se han disparado un 122% con respecto a los del segundo trimestre del pasado ejercicio y han alcanzado los 30.040 millones de dólares (unos 27.000 millones de euros al tipo de cambio actual). Esa cifra incluye ingresos trimestrales récord por centros de datos, su principal negocio: 26.300 millones de dólares, un 16% más que en el primer trimestre y un 154% más que hace un año. El beneficio, por su parte, crece un 168%, hasta 16.599 millones de dólares, lo que también supone un nuevo récord. Parte de ese capital se utilizará en un plan para recomprar acciones por 50.000 millones de dólares.

Sin embargo, hay otras variables menos favorables: el ritmo de

El beneficio de la compañía crece un 168%, hasta 16.599 millones de dólares

La variable desfavorable es que el ritmo de crecimiento se ha reducido

crecimiento ha bajado frente al primer trimestre, cuando los ingresos repuntaron un 262%, hasta los 26.044 millones de dólares y los beneficios se multiplicaron por más de siete, al pasar de 2.043 a 14.881 millones, un incremento del 628%. Además, la empresa anticipa unos ingresos de unos 32.500 millones en el tercer trimestre del ejercicio, con un margen bruto situado entre el 74,4% y el 75%, inferior al actual, en parte por los problemas de fabricación de Blackwell, su nuevo modelo de chip de última generación.

Todos esos factores hicieron que la primera reacción del mercado fuera más negativa, con caídas de hasta el 7% en las operaciones fuera de mercado que luego se fueron diluyendo. Inversores y analistas tienen argumentos tanto para respaldar la continuidad de la buena racha de Nvidia -sube más de un 150% en lo que va de año-, como para advertir de que pueden llegar curvas. Bank of America se ha alineado con los primeros: los expertos de la entidad elevaron ayer el precio objetivo hasta los 165 dólares, frente a los 150 dólares previos —un potencial de más del 30%-, y la entidad reitera su recomendación

Entre los riesgos citan la contribución de los centros de datos en China, que crecieron un 12%, por debajo del 20% del anterior trimestre, los citados fallos en la producción de sus chips Blackwell, y posibles aumentos de costes que dañen los márgenes. Sin embargo, creen que la juventud de la IA juega a su favor, y no prestan demasiada atención a la reacción del mercado a corto plazo.

## Delivery Hero se arriesga a un agujero de casi 1.000 millones por las potenciales multas a Glovo

#### J. G. R. Madrid

La adquisición de Glovo puede acabar saliéndole más cara de lo previsto a Delivery Hero, la compañía alemana de reparto a domicilio que se hizo con la start-up catalana en la Nochevieja de 2021 por cerca de 1.000 millones de euros. Una cifra que, en estos momentos, puede acabar desembolsando en forma de multas por los procesos en los que está involucrado el operador español.

En concreto, Glovo se enfrenta a potenciales multas por importe de 953 millones euros, que tendrían que ser sufragados por su propietaria. Así lo muestra la propia Delivery Hero en su informe semestral, publicado este miércoles. Estas multas se dividen en dos conceptos. El más abultado es el que tiene que ver con la investigación que Inspección de Trabajo tiene abierta sobre el modelo de contratación de autónomos que Glovo activó tras la entrada de la llamada ley rider, que establece que la relación laboral entre repartidores y operadores debe ser de asalariado.

El otro riesgo tiene que ver con una investigación formal que a finales de julio abrió la Comisión Europea para determinar si tanto la compañía alemana, como la propia Glovo, habrían infringido las normas de competencia comunitarias al participar en un cártel en el sector del reparto de comida a domicilio.

#### Las Bolsas

| $\uparrow$               | $\uparrow$       | $\uparrow$ | $\uparrow$ | $\uparrow$   | $\downarrow$ |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| IBEX 35                  | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100   | DAX        | DOW<br>JONES | NIKKEI       |
| +0,23%<br>VAR. EN EL DÍA | +1,08%           | +0,43%     | +0,69%     | +0,59%       | -0,02%       |
| 11.358,60<br>moice       | 4.966,27         | 8.379,64   | 18.912,57  | 41.335,05    | 38.362,53    |
| +12,44%                  | +9,83%           | +8,36%     | +12,90%    | +9,67%       | +14,64%      |

#### Bolsa española / IBEX 35

| TITULO          | ÚLTIMA     | VARIA  | CIÓN DIARIA | l      | AYER   | WARIACIÓN AÑO % |        |  |
|-----------------|------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------|--------|--|
|                 | COTIZACIÓN | EUROS  | 2           | MÁX.   | MIN.   | ANTERIOR        | ACTUA  |  |
| ACCIONA         | 122        | -1,6   | -1,29       | 123,5  | 121,3  | -6,26           | -7,28  |  |
| ACCIONA ENERGÍA | 20,64      | -0,1   | -0,48       | 20,9   | 20,64  | -23,75          | -26,14 |  |
| ACERINOX        | 9,51       | 0,08   | 0,85        | 9,545  | 9,44   | 1,73            | -11,5  |  |
| ACS             | 41,14      | 0,26   | 0,64        | 41,28  | 40,76  | 26,41           | 1,79   |  |
| AENA            | 181        | 1,5    | 0,84        | 181,2  | 179,7  | 24,05           | 9,38   |  |
| AMADEUS         | 60,7       | 0,54   | 0,9         | 61,1   | 60,16  | -4,69           | -7,27  |  |
| ARCELORMITTAL   | 21,16      | 0,1    | 0,47        | 21,23  | 20,96  | -14,43          | -17,94 |  |
| BANCO SABADELL  | 1,918      | -0,004 | -0,21       | 1,934  | 1,917  | 70,92           | 72,69  |  |
| BANCO SANTANDER | 4,489      | 0,023  | 0,5         | 4,534  | 4,469  | 23,08           | 18,16  |  |
| BANKINTER       | 7,95       | -0,07  | -0,87       | 8,04   | 7,944  | 31,09           | 38,37  |  |
| BBVA            | 9,512      | 0,044  | 0,46        | 9,552  | 9,452  | 28,05           | 15,1   |  |
| CAIXABANK       | 5,404      | -0,044 | -0,81       | 5,486  | 5,4    | 40,85           | 46,22  |  |
| CELLNEX TELECOM | 35         | -0,45  | -1,27       | 35,57  | 35     | 1,26            | -0,59  |  |
| COLONIAL        | 5,505      | -0,115 | -2,05       | 5,66   | 5,505  | 1,35            | -14,2  |  |
| ENAGÁS          | 13,8       | -0,07  | -0,5        | 13,91  | 13,76  | -11,66          | -9,14  |  |
| ENDESA          | 19,015     | 0,015  | 0,08        | 19,185 | 19     | -1,38           | 2,93   |  |
| FERROVIAL       | 37,36      | 0,08   | 0,21        | 37,44  | 36,98  | 27,5            | 12,9   |  |
| FLUIDRA         | 22,26      | 0,02   | 0,09        | 22,46  | 22,18  | 7,96            | 17,98  |  |
| GRIFOLS         | 9,878      | 0,03   | 0,3         | 9,962  | 9,826  | -21,15          | -36,28 |  |
| IAG             | 2,174      | 0,01   | 0,46        | 2,18   | 2,151  | 15,08           | 21,5   |  |
| IBERDROLA       | 12,74      | -0,03  | -0,23       | 12,825 | 12,715 | 16,25           | 7,58   |  |
| INDITEX         | 49,35      | 0,69   | 1,42        | 49,36  | 48,58  | 37,77           | 23,41  |  |
| INDRA SISTEMAS  | 16,94      | 0,19   | 1,13        | 16,98  | 16,76  | 28,45           | 19,64  |  |
| LOGISTA         | 27,4       | 0,02   | 0,07        | 27,5   | 27,2   | 9               | 11,85  |  |
| MAPFRE          | 2,254      | -0,01  | -0,44       | 2,27   | 2,254  | 16,16           | 16,52  |  |
| MERLIN PROP.    | 10,86      | -0,27  | -2,43       | 11,22  | 10,84  | 35,81           | 10,64  |  |
| NATURGY         | 23         | -0,06  | -0,26       | 23,14  | 22,96  | -14,15          | -14,59 |  |
| PUIG BRANDS     | 24,9       | 0,11   | 0.44        | 25,01  | 24,67  | =               |        |  |
| REDEIA          | 17,05      | -0,12  | -0.7        | 17,23  | 17,04  | 14,24           | 15,16  |  |
| REPSOL          | 12,435     | -0,01  | -0,08       | 12,46  | 12,255 | -13,58          | -7,47  |  |
| ROVI            | 78,3       | 0,5    | 0,64        | 78,5   | 77,6   | 50,92           | 29,24  |  |
| SACYR           | 3,234      | 1-1    | 1 2         | 3,248  | 3,212  | 9,4             | 3,45   |  |
| SOLARIA         | 11,12      | 0,01   | 0,09        | 11,22  | 11,08  | -18,88          | -40,3  |  |
| TELEFÓNICA      | 4,077      | -0,001 | -0,02       | 4,105  | 4,065  | 6,87            | 15,39  |  |
| UNICAJA BANCO   | 1,219      | = =    |             | 1,224  | 1,212  | 15,11           | 36,97  |  |

24 SOCIEDAD EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024



Recreación de los microorganismos que habitan en los intestinos. GETTY

El vínculo entre la microbiología alimentaria y la microbiota humana confirma el dicho popular de que "somos lo que comemos", según desarrollan dos estudios

## Una farmacia secreta con billones de microbios protege nuestro organismo

RAÚL LIMÓN Sevilla

"Creí que era el principio de una nueva etapa y casi es el final", admite apesadumbrado Manuel Carrasco, de 59 años, empleado en servicios municipales en Sevilla. Entró en el hospital a principios del verano para que le retiraran una sonda tras un tratamiento oncológico. En cuestión de horas, una sepsis, una reacción extrema a una infección generada en aquella simple intervención, le llevó a la UCI. Un mes después dejó el hospital tras sufrir amputaciones de los dedos por los efectos del ataque, que no respondió inicialmente a los tratamientos convencionales. Evitar estas afecciones y las 700.000 muertes que la Organización Mundial de la Salud calcula que se producen cada año por bacterias resistentes a los antibióticos es una carrera contra el reloj para la que dos investigaciones publicadas en Cell han abierto nuevas vías que están en nuestro interior: los microbios con los que convivimos (39 billones) y los que vienen con los alimentos cotidianos. Todos cuentan con un arsenal desconocido que utilizan para residir, interactuar y defenderse. Y esas armas pueden ser muy útiles.

César de la Fuente, biotecnólogo español de 38 años que dirige un laboratorio con su nombre

en la Universidad de Pensilvania, lleva toda su vida investigadora rebuscando antibióticos eficaces que remplacen a los existentes, frente a los que las bacterias aprenden a resistir. Ha hallado moléculas potenciales en nuestros antepasados, los neandertales, en especies extintas, como el mamut, y casi un millón de antibióticos nuevos en el microbioma global. Una nueva investigación en colaboración con la profesora Ami Bhatt y su equipo en Stanford ha acercado la búsqueda hasta nosotros mismos y ha explorado nuestra piel y nuestro sistema digestivo, que son hábitats naturales para ese universo microscópico.

"En nuestro cuerpo existen billones de microbios compitiendo por espacio, obligados a atacarse y defenderse para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil. Es una guerra química en la que los protagonistas son los microbios. Pensamos que este entorno es propicio para la innovación, permitiendo que los microbios produzcan nuevos compuestos", explica De la Fuente en conversación telefónica, poco antes de dar una conferencia sobre sus hallazgos en Florencia (Italia), donde también ha sido galardonado con el Premio Bodanszky.

Al igual que sucede con los fragmentos de ADN que inicialmente se consideraban inútiles y que poco a poco desvelan su razón de ser, De la Fuente se ha fijado en todos los pequeños marcos de lectura abierta. "Son pedacitos [secuencias genéticas] que antes se pensaba que no hacían nada, que no tenían ningún tipo de función biológica", simplifica para explicarlo. "Pero al analizarlos", añade, "descubrimos que codifican moléculas antibióticas, que son funcionales".

A partir del análisis computacional de 444.054 proteínas provenientes de casi 2.000 microbiomas humanos, los equipos de la Universidad de Pensilvania y de la de Stanford han encontrado más de 300 candidatos con capacidad antibiótica, de los que han seleccionado 78. El 70% de ellos funciona en cultivos de laboratorio y los más prometedores han mostrado eficacia en modelos preclínicos de ratones. "La actividad de algunas de estas moléculas es comparable a la de antibióticos existentes", resalta. "La molécula más favorable la hemos bautizado como prevotelina y es producida por el microbio intestinal Prevotella copri. Es fascinante pensar en los microbios como farmacias que producen compuestos que pueden beneficiar al ser humano", explica. "Otra cosa interesante es que vimos que las moléculas pueden modular comunidades de bacteLa actividad de estas moléculas es comparable a la de algunos antibióticos

Cuentan con un arsenal que usan para vivir, interactuar y defenderse rias beneficiosas. Creemos que podrían actuar en el microbioma humano para reprogramar estas comunidades", añade.

El estudio de De la Fuente se ha adelantado a otro, con participación española, donde los investigadores han desarrollado una base de datos del "microbioma alimentario" mediante la secuenciación de los metagenomas de 2.533 comidas diferentes. El trabajo identifica 10.899 microbios asociados a los alimentos, la mitad de los cuales eran especies desconocidas hasta ahora. Estos microorganismos asociados a los alimentos representan un 3% del microbioma intestinal de los adultos y el 56% del microbioma intestinal de los bebés.

#### Un atlas científico

"Este es el estudio más grande de microbios en los alimentos", explica el coautor y microbiólogo computacional Nicola Segata, de la Universidad de Trento y el Instituto Europeo de Oncología en Milán. "Ahora podemos comenzar a usar esta referencia para comprender mejor cómo la calidad, la conservación, la seguridad y otras características de los alimentos están relacionadas con los microbios que contienen".

Su equipo analizó los metagenomas asociados a los alimentos de 50 países; el 65% de fuentes lácteas, el 17% de bebidas fermentadas y el 5% de carnes fermentadas. Además de las aplicaciones para mejora de los productos alimenticios, los investigadores destacan que, comprender el microbioma de los alimentos, puede beneficiar la salud humana de forma directa porque algunos de los microbios que comemos pueden convertirse en miembros estables de nuestro propio cuerpo, según explican.

De la Fuente resalta la importancia de estos estudios, complementarios a las investigaciones que desarrolla para identificar y desarrollar el microbioma más beneficioso. Cristian Díaz-Muñoz, investigador en el Gastrointestinal Genetics Lab, califica la base de datos desvelada como un "atlas para cualquier microbiólogo y un punto de partida para futuras investigaciones". Díaz-Muñoz destaca que "el vínculo entre la microbiología alimentaria y la microbiota humana confirma el dicho popular de que somos lo que comemos y reafirma las bases sobre las que asentar alimentos probióticos de calidad que contengan microorganismos con capacidad probada de colonizar el tracto digestivo y tener un efecto positivo sobre la salud intestinal".

Baltasar Mayo Pérez, profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, destaca que el trabajo "representa el mayor esfuerzo científico para la caracterización microbiológica de alimentos (...) utilizando las técnicas de secuenciación masiva de última generación y las más avanzadas herramientas informáticas". SOCIEDAD 25

500 personas son atendidas al año en España por mordiscos de especies que pueden transmitir enfermedades peligrosas

## La amenaza de murciélagos y monos afila los dientes

#### ORIOL GÜELL Barcelona

Lo último que podía pensar Patricia Pérez Iglesias al aterrizar en la paradisiaca isla de Phi Phi (Tailandia) a principios de 2023 es que acabaría en un hospital tras ser mordida por un mono en la pierna derecha. "Hay un lugar precisamente llamado la Playa de los Monos. Allí los animales están por todas partes y uno me mordió", recuerda esta influencer de 30 años que ha participado en el programa televisivo La isla de las tentaciones.

Las mordeduras de animales —salvajes y domésticos— no solo resultan dolorosas y pueden causar importantes heridas, sino que también son un problema de salud pública por las graves infecciones que originan. La rabia, mortal en prácticamente el 100% de los casos, es la más conocida, pero hay otras igualmente letales, como el herpes B común entre los monos macacos, o infecciones que pueden tener mala evolución causadas por las bacterias que viven en la saliva de los animales. Sin embargo, no hay casi información publicada sobre este fenómeno en España. Datos facilitados a EL PAÍS por Cataluña y la Comunidad de Madrid permiten ahora por primera vez estimar a los expertos que más de medio millar de personas requieren al año atención sanitaria por este motivo. Entre las dos comunidades, que suman algo menos del 30% de la población del país, atendieron a 223 personas agredidas por animales en 2023.

"Las mordeduras de monos, especialmente en el Sudeste Asiático, están entre los casos más frecuentes. También las de perros y gatos, que en África y Asia son especialmente peligrosas porque la rabia es endémica en muchos países. En España, el riesgo está en los murciélagos, que son los únicos animales que actualmente pueden transmitir la enfermedad", explica Marta Díaz Menéndez, responsable de la Unidad de Patología Importada y Salud Internacional del Hospital Carlos III-La Paz (Madrid).

Los 59 pacientes atendidos en este centro en 2022 crecieron a 81 el año pasado. Los perros, con 23 casos, fueron la causa más frecuente, seguida de los monos (18), gatos (15) y murciélagos (12). Pero la lista de animales es larga, tanto los exóticos (coatí, jutía, mangosta, suricata...) como los que habitan territorio español (ardilla, zorro, erizos...). En lo que va de año, el Carlos III-La Paz ha atendido a 68 afectados.



Un turista da de comer a un mono, en la isla Phi Phi (Tailandia). GETTY

Los datos de Cataluña forman una serie que se inicia en 2013 (e incluyen datos de todo el sistema sanitario, no solo de un centro especializado como Carlos III-La Paz) y que confirma que las mordeduras, aunque se producen durante todo el año, son mucho más frecuentes en los meses de verano por el mayor número de viajes a destinos exóticos y la vida al aire libre típica de estas fechas. De las 1.034 personas atendidas por la sanidad catalana en estos 11 años, el 45,8% lo han sido entre junio y agosto. De los casos de los que se conoce el lugar del accidente, el 36% era en el extranjero. Los más frecuentes han sido Tailandia (46 pacientes), Marruecos (38), India (26), Rumania (12) y Bali (8).

El 57,9% del total de casos atendidos en Cataluña corresponde a perros, el 12,8% a murciélagos, el 8,8% a gatos, el 8,5% a "otros animales salvajes", como monos, y el 5,2% a ratas. Aunque sea frecuente, no todos los pacientes reciben el tratamiento frente a la rabia, ya que esto depende del animal y

Entre los destinos turísticos con más casos están Tailandia y Marruecos

Las mordeduras son motivo frecuente de regreso anticipado, según un especialista del lugar en el que ha ocurrido el incidente. La frecuencia de casos de personas mordidas por murciélagos en Cataluña —132 desde 2013— ha llevado a la Generalitat a publicar unas recomendaciones sobre cómo actuar para prevenir los contagios de rabia.

"Para los viajeros, las mordeduras de animales son un motivo frecuente de retornos anticipados (incluso repatriaciones de emergencia), cambios de itinerario, búsqueda imperiosa de la vacunación frente a la rabia o el tétanos en entornos desconocidos y otras complicaciones. Todo ello tiene un importante impacto en todos los sentidos: personal, económico, organizativo, cuestiones legales...", afirma Manuel Linares Rufo, presidente de la Fundación iO, especializada en Medicina Tropical. Este facultativo alerta de los riesgos de viajar sin seguro médi-

La rabia causa la muerte de casi 60.000 personas al año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Gran parte de los casos son niños y jóvenes que viven en países endémicos y con un acceso deficiente al sistema sanitario, pero también en los países más desarrollados se produce un goteo de fallecimientos en personas que no buscaron asistencia médica tras ser mordidos por algún animal durante un viaje. El último caso en España se produjo en 2019 y la víctima fue un hombre residente en el País Vasco que había sido mordido por un gato en una visita a Marruecos.

### Detenido un hombre de 18 años por violar a una menor en las fiestas de Ontinyent

Otra chica denuncia en un punto violeta de la localidad valenciana una agresión sexual saldada con otro arresto

#### RAFA BURGOS Alicante

La Policía Nacional detuvo el sábado a un hombre de 18 años como presunto autor de la violación de una menor durante la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent (Valencia, 36.194 habitantes), después de que una llamada al 091 alertara en torno a las siete de la mañana de la violación en el parque Mestre Ferrero de la localidad.

Varios agentes se trasladaron hacia el lugar de los hechos, situado a apenas 400 metros del centro de la programación festiva, donde la víctima y varios denunció que un varón le había tocado las nalgas sin su consentimiento. Los agentes destinados en el punto de prevención de delitos sexuales recabaron toda la información pertinente y localizaron al presunto agresor, un hombre de 24 años que fue detenido como autor de un delito de agresión sexual y también pasó a disposición del juzgado de guardia de Ontinyent.

Fuentes municipales subrayan que con los puntos violeta, las mujeres "ya saben que cuentan con un lugar de comunicación y protección" que, a la vez, "sirve de efecto disuasorio para eventuales agresores". Ontinyent instala el de la Glorieta en todas las fiestas y eventos en los que se puede producir aglomeración de gente, aseguran.

La supuesta violación de Ontinyent se suma a, al menos, otras cuatro ocurridas en la provincia de Valencia este verano. El día 23, la Policía notificó el arresto de un hombre que había violado a su propio hijo, de



Un coche de la Policía Nacional. EP

testigos relataron que un joven la había agredido sexualmente con penetración. La víctima fue inmediatamente trasladada a un centro sanitario, mientras los agentes iniciaban un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto agresor. Con la descripción facilitada tanto por la víctima como por sus acompañantes, los investigadores pudieron identificar al atacante, que resultó ser un joven de 18 años, que fue detenido, acusado del delito de agresión sexual con penetración, y declaró ante la autoridad judicial, según confirman fuentes policiales.

Esa misma madrugada, sobre la 1.45, otra menor se presentó en un punto violeta habilitado en la Glorieta, en el corazón del desfile de Moros y Cristianos, junto a varios familiares, y 14 años, en un apartamento turístico del centro de la capital. El acusado fue enviado a prisión. A principios de agosto, una joven de 19 años denunció que había sido violada en la playa del Cabanyal, también de Valencia, de madrugada. Y el 22 de julio ingresó en prisión un hombre de 64 años al que se le acusa de agredir sexualmente a dos mujeres a las que invitó a subir en su furgoneta, a la salida de un establecimiento de ocio, con el pretexto de ayudarlas o llevarlas a sus domicilios.

El 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016. Los menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR 900 20 20 10. 26 SOCIEDAD EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil recolectan pruebas para esclarecer las causas de las llamas y realizan estimaciones de daños

## "Los incendios se investigan como si fueran asesinatos"

#### MIGUEL ÁNGEL MEDINA Madrid

Dos agentes del Seprona se bajan de un todoterreno en pleno bosque. Sacan un voluminoso maletín que dejan en el suelo. Dentro, imanes, botes, pinzas y hasta laca, elementos necesarios para encontrar pistas. Poco a poco, la escena se empieza a llenar de conos amarillos señalando cada prueba. Sin embargo, aquí no se busca un cadáver, sino las causas que provocaron un fuego. "Un incendio forestal se investiga como si fuera un asesinato", señala Daniel Barturen, teniente del grupo de desertificación de la Unidad Central Operativa (Ucoma) de la Guardia Civil. Así funciona el grupo encargado de las investigaciones más complejas sobre fuegos en España —al igual que el CSI en la serie televisiva sobre crímenes- y realiza estimaciones de daños: en un incendio que calcinó 5.000 hectáreas en Granada en 2022, la factura ascendió a 800 millones.

Cuando se produce un monstruo de fuego, lo primero es gestionar la emergencia y proteger a la población: cortes de carreteras, delimitación de áreas, evacuación de viviendas si es necesario... En los más grandes se monta un centro de mando y se nombra un responsable de la emergencia. Cuando esta persona considera que es seguro, arranca la investigación. En los casos más complejos (como los que afectan a parques naturales o queman muchas hectáreas) se suele requerir la ayuda de los especialistas de la Ucoma.

Ya de vuelta en Madrid —en la sede del Seprona—, Barturen explica su trabajo. "En un homicidio, tenemos la autopsia que nos dice si ha sido muerte natural o violenta. En los incendios pasa lo mismo, lo primero es determinar el área de inicio y buscar la posible causa, humana o natural". ¿Cómo se hace? "Buscamos los vestigios que va dejando el fuego en su avance en función del viento, la pendiente y una serie de marcas que va haciendo en las rocas y en los árboles. Con eso sabemos hacia dónde avanzó el fuego y vamos haciendo el camino contrario hasta encontrar el área de ignición. Y ahí tenemos que buscar indicadores de actividad que pudieron iniciar las llamas".

A su lado, la sargento Gema Armero, del mismo grupo, abre el maletín: "Primero miramos las condiciones climáticas como temperatura y humedad. Luego, cada vez que encontramos una evidencia se marca con un testi-





Gema Armero prepara el maletín de investigación de incendios. Al lado, desde la izquierda, Robles, Armero, Barturen y Prieto, en la sede del Seprona en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

En Galicia, detuvieron a un grupo de amigos que quemaban por diversión

#### Los conflictos ganaderos están detrás de muchos fuegos intencionados

En otro de los casos mencionados, el de Granada, que arrasó unas 5.000 hectáreas forestales en el municipio de Los Guájares, las pesquisas llevaron a detener el año pasado a un antiguo bombero forestal como presunto autor. "Tuvimos que colaborar con varias unidades del Seprona para lograrlo, pero al final pudimos situarlo sin dudas en área de ignición", revela Armero. Para encontrar ese enclave, a veces se ayudan de las imágenes por satélite que ofrece el servicio europeo Copernicus, que muestran anomalías térmicas varias veces al día.

Este fuego muestra otra de las labores de la Guardia Civil: la realización de informes que estimen los daños. Lo explica Alejandro Robles, de la Unidad Técnica de Investigación de la Ucoma: "Acudimos al lugar justo después de que termine el incendio, y luego un año después, para ver cómo se recupera la zona, si la vegetación vuelve a crecer, si los animales retornan...". Evalúan dos grandes parámetros: lo que ha costado la extinción del fuego y los servicios ecosistémicos que se han perdido.

"Un bosque ayuda en la captura de carbono, previene frente a riadas, protege frente a la erosión, ayuda en la filtración de agua que regenera los acuíferos... Si se quema, la tierra va a los ríos y los enturbia, colmata los pantanos, genera mortalidad de peces y otros animales", prosigue Robles. Gemma Prieto, de la misma unidad, tercia: "En el caso de Granada, evaluamos 21 servicios ecosistémicos (biodiversidad, producción de alimentos, caza y pesca, provisión de agua...), y comprobamos que al menos 18 tenían un alto valor ecológico. Basándonos en ello hicimos nuestro informe".

#### Perjuicio económico

El resultado es que el fuego provocó 235 millones de perjuicio en cuanto a valor de restauración (que incluye los medios de extinción y los de restauración del entorno) y otros 550 de servicios ecosistémicos que se han dejado de prestar. Robles apunta: "El valor de restauración es más sencillo, al final es ver cuánto cuesta la intervención de bomberos, aviones y Guardia Civil, así como los operarios para plantar árboles. En cambio, evaluar los servicios ecosistémicos es algo más novedoso, pero imprescindible para saber cuál es el verdadero daño ambiental que se ha producido".

No siempre se encuentra un culpable. Según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, en lo que va de 2024 se han producido más de 4.700 siniestros relacionados con llamas que han quemado 42.314 hectáreas de superficie forestal. El factor humano está detrás del 80% de los fuegos, de forma intencionada o por negligencia. Otro 5% se debe a causas naturales, sobre todo por rayos. Y el 15% figura como de origen desconocido.

Según datos de Interior, en los incendios intencionados un factor importante son los intereses y conflictos ganaderos, aunque la categoría con más peso en las estadísticas es "otros". En lo que respecta a accidentes y negligencias, destacan los fuegos provocados por las "líneas eléctricas" y los coches, y las "quemas agrícolas".

Barturen concluye: "Muchos fuegos en zonas aisladas de Asturias pasan desapercibidos. Las anomalías nos ayudan a detectar dónde se están produciendo más incendios y menos personas están siendo arrestadas. Creemos que la mayor prevención en este caso es que no haya sensación de impunidad para quienes queman".

go amarillo, se le pone el número y la escala métrica. Los botes sirven para tomar muestras, que recogemos con estas pinzas. La cuerda la usamos para marcar la zona", dice. "El imán nos ayuda a encontrar posibles puntos mecánicos, como las esquirlas que pueden lanzar las vías del tren. Cuando hay restos de un artilugio incendiario, como un rollo de papel de periódico, la forma del fuego se queda pegada al papel, y usamos la laca para fijarlo y llevárnoslo como prueba", añade.

Con este método, han participado en los incendios de Asturias (2023) —donde los más de 400 fo-

cos hacían muy difícil la investigación-, de Tenerife (2023), de Granada (2022) o de Galicia (2021 y 2022). "En el caso de Lugo y Ourense tuvimos que hacer una operación compleja para encontrar a los culpables, con seguimientos y un dispositivo de control similar al de una operación antidroga", cuenta Barturen. "Descubrimos que era un grupo de amigos que se dedicaban a provocar incendios sin ninguna motivación más que disfrutar con ello. Gracias a la operación, llegó un momento en el que sabíamos que iban a reincidir y los pudimos pillar justo provocando un incendio".

#### Tercera jornada de Liga

## El atasco del Madrid sigue en Las Palmas

Tras otro mal primer tiempo, el equipo de Ancelotti solo consigue empatar de penalti ante un buen rival





UD LAS Palmas

REAL MADRID

#### Estadio Gran Canaria. 31.192 espectadores.

UD Las Palmas: Cillessen; Marvin Park, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Campaña (Loiodice, m.81); Sandro (Viti, m.78), Javi Muñoz, Kirian (Fuster, m.81), Moleiro (Benito, m.61); y McBurnie (Mata, m.78).

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Carvajal, m.76), Mlitião, Rüdiger, Mendy (Fran, m.46); Valverde, Tchouameni; Brahim (Rodrygo, m.46), Modric (Güler, m.64), Vini Jr. (Endrick, m.86); v Mbappé.

Goles: 1-0. M. 5. Moleiro. 1-1. M.69. Vinicius, de penalti

Árbitro: Busquets Ferrer. Amonestó a Militao y Mendy. Var: Cordero Vega.

#### DAVID ÁLVAREZ

El Real Madrid, que amenaza con Kylian Mbappé cuando se presenta en cualquier estadio, sigue sin embargo sin carburar pese a un arsenal de ensueño, y después de las tres primeras jornadas queda ya a cuatro puntos del Barcelona de las mil trabas en los despachos y los libros de contabilidad. El equipo de Carlo Ancelotti se volvió a enredar en Las Palmas después de un primer tiempo lento y pastoso en el que se vio enseguida por detrás en el marcador ante un rival que jugaba con una claridad que el Real no encuentra. Atravesó el encuentro a remolque, tratando de imponerse por insistencia a falta de ideas. tremendamente frustrado, y solo encontró el gol de penalti.

El Madrid parecía vivir en un momento del calendario distinto a la UD Las Palmas. Los canarios se presentaron eléctricos y ordenados, atrevidos y lúcidos, mientras que el equipo de Ancelotti sigue buscando el punto. Porque es cierto: con menos rodaje, no se encuentra en la misma página del calendario. Dos lances del comienzo resumieron dónde se situaba cada uno. Primero golpeó el Real, con un pase profundo de Vinicius a la carrera de Mbappé, que vio como la defensa le bloqueaba el tiro. Fue una frustración repetida, como si no terminara de alcanzar todavía esa ventaja que le da la velocidad para fabricar unos centímetros más de espacio, como si aún no se hubiera encontrado de nuevo con la claridad para el regate. El francés llegaba al área, armaba la pierna, chutaba, lo intentó nueve veces, pero aparecía un defensa que había descifrado el movimiento antes.



Álex Suárez agarra a Mbappé en el partido de ayer que empataron Las Palmas y Real Madrid. GABRIEL JIMÉNEZ (AP/LAPRESSE)

#### **LALIGA EA Sports**

|      | Villarreal   | 413   |     | Celt | a    |      |     |     |
|------|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|-----|
|      | Mallorca     | 010   |     | Sevi | lla  |      |     |     |
|      | R. Vallecano | 112   | - 1 | Baro | ele  | vna. |     |     |
|      | Athletic     | 110   |     | Vale |      | _    |     |     |
|      | Valladolid   | 010   |     | Legi |      |      |     |     |
|      | Betis        | -1-   |     | Geta |      |      |     |     |
|      |              |       |     |      |      | -1   |     |     |
|      | Atlético     | 010   |     | Espi |      | OI   |     |     |
|      | R. Sociedad  | 1   2 |     | Alav | rés  |      |     |     |
|      | Girona       | 410   |     | 0sa: | sun  | a    |     |     |
|      | Las Palmas   | 1   1 | - 1 | R. M | ladi | rid  |     |     |
|      |              | PT    | J   | 6    | E    | Р    | BF. | 60  |
| 1    | Barcelona    | 9     | 3   | 3    | 0    | 0    | 6   | - 3 |
| 2    | Villarreal   | 7     | 3   | 2    | 1    | 0    | 8   | 6   |
| 3    | Celta        | 6     | 3   | 2    | 0    | 1    | 8   | 6   |
| 4    | Atlético     | 5     | . 3 | 1    | 2    | 0    | 5   | - 2 |
| 5 (  | R. Madrid    | 5     | 3   | 1    | 2    | 0    | 5   | 2   |
| 6 4  | Leganés      | 5     | 3   | 1    | 2    | 0    | 3   | 2   |
| 7 4  | Girona       | 4     | 3   | 1    | 1    | 1    | 5   | . 4 |
| 8    | R. Vallecano | 4     | 3   | 1    | 1    | 1    | 3   | 3   |
| 9    | Alavés       | 4     | 3   | 1    | 1    | 1    | 3   | 3   |
| 10   | Athletic     | 4     | 3   | 1    | 1    | 1    | 3   | 3   |
| 11.  | Valladolid   | 4     | 3   | 1    | 1    | 1    | 1   | 3   |
| 12   | Osasura .    | 4     | 3   | 1    | 1    | 1    | 2   | 5   |
| 13   | R. Sociedad  | 3     | 3   | 1    | 0    | 2    | 3   | : 4 |
| 14   | Getafe       | 2     | 2   | 0    | 2    | 0    | 1   | - 1 |
| 15   | Betis        | 2     | 2   | 0    | 2    | 0    | 1   | 1   |
| 16   | Las Palmas   | 2     | 3   | 0    | 2    | 1    | 4   | 5   |
| 17   | Sevilla      | 2     | 3   | 0    | 2    | 1    | 3   | 4   |
|      | Mallerca     | 2     | 3   | 0    | 2    | 1    | 1   | 2   |
|      |              | 1     | 3   | 0    | 1    | 2    | 0   | 2   |
| 18 7 | Espanyol     |       |     |      |      |      |     |     |

Enseguida respondió el equipo de Luis Carrión. Se asociaron Mc-Burnie y Moleiro por la izquierda. El escocés leyó el desmarque del canario y le envió una pelota a una zona muerta entre los defensas del Madrid. Moleiro regateo a Militão y a Tchouameni y superó a Courtois con un tiro cruzado. Había transcurrido un suspiro y la distancia en el marcador subrayaba la diferencia en el juego.

Los canarios fluían, apoyados en la clarividencia de Kirian, Javi Muñoz y Sandro, siempre en el lugar adecuado, justo fuera del alcance de los intentos de presión del Real. Siempre miraban adelante, también después de ponerse 1-0. Y allí avistaban con claridad a McBurnie, referencia perpetua arriba. Un faro. Ganaba tiempo aguantando la pelota, repartía con criterio e incordiaba a Rüdiger y Militão. El escocés era la pieza que cerraba el funcionamiento de un sistema engrasado.

Nada que ver con el juego pastoso del Madrid, pese a que sobre el campo estaba la sabiduría de Modric, que ocupó el lugar de Güler. Tampoco provocaba nada la creatividad de Brahim, que dejó a Rodrygo en el banquillo. Cuando el equipo se acercaba a la frontal, se gripaba. Era un mecanismo que se movía a trompicones, impreciso y enganchado. Ni Vinicius veía la luz. Lo más preciso fueron dos tiros lejanos, de Valverde y Rüdiger, que Cillessen desactivó con solvencia abajo.

De nuevo, como en las dos primeras jornadas, el atasco del Madrid era notable. Tanto, que Ancelotti intervino ya en el descanso: metió a Rodrygo y Fran García por Brahim y Mendy, que había visto amarilla, después de que le expulsaran el primer día en la frustración de Mallorca.

El movimiento y el paso por el vestuario agitaron al Real, que sometió a los canarios a un chaparrón de tiros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo... Habían subido por fin las revoluciones y el Las Palmas se fue hundiendo contra su portero. Empellón a empellón. Hasta que en uno de los asaltos al área, medio embarullado, Güler cazó un mal remate de Vinicius y levantó la pelota, que dio en la mano de Álex Suárez. El brasileño transformó el penalti, pese a que Mbappé también estaba en el campo. La primera pena máxima del curso fue para el lanzador del pasado.

Pese al golpe, los canarios no se desinflaron. Son un equipo valiente, con determinación y un plan que funciona. Tenían menos la pelota, pero cuando le echaban el lazo seguían mirando adelante. Solo los reflejos de Courtois cortaron el paso a un remate de Mika Mármol.

El Madrid hundía el pie en el acelerador, pero no daba con el camino. Aunque Güler, que había entrado por Modric, encontró a Mbappé y Endrick, que remató fuera dos pases del turco. Pero los canarios se habían cerrado y al Real, nada iluminado, se le escaparon otros dos puntos.

28 DEPORTES EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

#### Tercera jornada de la Liga

### El Girona recuerda que es de Champions

El valiente equipo de Míchel barre con una gran presión a un Osasuna acomodado





GIRONA

OSASUNA

Estadio. Montilivi. 13.275 espectadores.

Girona: Gazzaniga; Francés, David López, Blind, Miguel; Iván Martín, Yangel Herrera (Oriol Romeu, m.63); Tsygankov (Portu, m.81), Abel Ruiz (Asprilla, m.74), Bryan Gil (Van de Beek, m.81); y Miovski (Stuani, m.63).

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Catena, Herrando, Cruz; Moncayola (Pablo Ibáñez, m.59), Torró (Javi Martínez, m.85); Oroz (Raúl García, m.59), Moi Gómez, Bryan Zaragoza (Benito, m.68); y Budimir (Raú García, m.59).

Goles: 1-0. M.33. Gil. 2-0. M.52. Tsygankov. 3-0. M.55. Abel Ruiz, 4-0. M.89: Stuani.

Árbitro: Hermández Maeso. No amonestó. Var: Pizarro Gómez.

#### RAMON BESA

El Girona recordó que era un equipo de Champions en el mismo momento en que se sorteaba la competición y supo que se enfrentaría a Liverpool, Arsenal, PSG y Milan. La memoria se activó en el equipo a pesar Betis y el Atlético, dos jornadas en las que sumó un punto, el mismo saldo en cualquier caso que la temporada pasada frente a ambos rivales en el Villamarín y el Metropolitano. Tres partidos, tres alineaciones, tres camisetas diferentes y tres resultados distintos para un Girona que recibió a Osasuna sin mediocentro —Oriol Romeu y con dos delanteros —Abel Ruiz y Miovski—.

La excitación blanquirroja contrastó con el sosiego del equipo de Vicente Moreno, muy parado en su cancha, satisfecho con los cuatro puntos que suma en la Liga. Tanta comodidad perdió a Osasuna, que se limitó a defender y a jugar sin balón, pendiente de los arrebatos del Girona y del punzante Bryan Gil. El zurdo acertó finalmente a rematar en el segundo palo un centro precioso desde la derecha de Tsygankov. Aunque las ocasiones eran contadas, el escorzo de Gil en una recuperación de Martín premió el esfuerzo y el ritmo del Girona.

El gol serenó al cuadro blanquirrojo, que pasó a controlar más el partido, mejor en la presión que en la elaboración, muy vigilado por las marcas de Osasuna. No extrañó por tanto que el 2-0 llegará igual que el 1-0 y que el goleador fuera Tys-



Viktor Tsygankov celebra su gol a Osasuna. SIU WU (EFE)

de los muchos cambios que ha habido en su plantilla y se reencontró con las sensaciones, las conexiones, los goles y la victoria ante un triste Osasuna. La zurda de Tsygankov sigue marcando diferencias después de la salida de Savinho, Dovbyk y Álex García. Y la esencia se mantiene a fin de cuentas porque el Girona es un equipo de autor y el entrenador es Michel.

El técnico, disgustado porque en el entorno "se piensa más en los que se fueron que en los que están", presentó una alineación consecuente con su optimismo y con la necesidad de ganar velocidad y pegada respecto a los partidos con el kankov. El ucranio cruzó el cuero con la izquierda después de un giro en una jugada de Gil. El 3-0 cayó de inmediato, aunque de forma diferente y tras una larga posesión, en un tiro fuerte y ajustado de Abel Ruiz a pase con el pecho de Herrera.

La rueda de cambios y el debut de Asprilla, asistente en el gol de Stuani (4-0), ayudaron a acabar un partido decidido muy pronto por el fútbol directo del Girona más reconocible ante un insustancial —ni siquiera chutó— Osasuna. Hubo tiempo de sobras para repasar el sorteo de la Champions y aplaudir el excelente plan de partido del valiente y sabio Michel.



Sorteo de la Champions League

## "El objetivo de este formato es que el Madrid no gane"

Buffon bromea sobre el nuevo sistema de competición, en el que los equipos españoles, salvo el Girona, no han salido malparados

EL PAÍS

Presentado con fastos destinados a anunciar una nueva era en el fútbol europeo de clubes, el sorteo de la próxima Champions League deparó la mezcla esperada del aumento de grandes enfrentamientos con partidos de menor calado que propicia el nuevo formato. Ya no hay fase de grupos, sino una liga de 36 en la que cada equipo se enfrenta a otros ocho, cuatro partidos en casa y cuatro fuera. Los ocho clubes con mayor puntuación pasan a octavos de final directamente y del noveno al vigésimocuarto jugarán una eliminatoria de dieciseisavos. Los 12 últimos de esta primera fase darán por cerrada su participación europea porque ya no caen a la Liga Europa.

El nuevo modelo de competición reclamaba mucho la aten-

ción entre los representantes de los clubes sobre los partidos a jugar fuera de casa. El ordenador, activado por Cristiano Ronaldo y Buffon, deparó como salidas complejas que el Real Madrid visitará Anfield, el Barcelona Dortmund y el Atlético y el Girona viajarán a París para medirse al PSG. El nuevo sistema también propicia que equipos de un mismo país compartan rivales. El Barca y el Madrid, por ejemplo, se enfrentarán al Dortmund, al Atalanta y al Brest. "El primer objetivo de este nuevo formato es que no gane el Real Madrid", bromeó Buffon. Más ponzoñoso y político fue el anuncio de la UEFA sobre esta nueva Champions, con el propio Buffon, Ibrahimovic y Alexander Ceferin en el reparto de actores. El mandamás del fútbol europeo dijo "eso nunca va a pasar" cuando el atacante sueco estaba a punto de decir que el nuevo formato es una Superliga.

Como toda novedad, la nueva Champions genera incertidumbre para pronósticos o para saber si enganchará o no a los aficionados. El mayor número de partidos entre los grandes juega a su favor y también el mismo morbo de las ligas domésticas de mirar la clasificación. Está por ver el desarrollo de esta primera fase porque una de las dudas que admiten hasta miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA es qué pasará si en las últimas jornadas hay demasiados partidos intrascendentes o en los que uno de los dos equipos no se juegue nada. A vuela pluma y por nombre se puede decir que el Girona fue el menos favorecido con el sorteo. Arsenal, Liverpool, PSG y Milan aguardan a los de Míchel.

 Real Madrid. El Madrid empieza a buscar su 16ª Copa de Europa donde terminó la 15<sup>8</sup>. El primer rival que le deparó el sorteo, aunque quizá no sea el primero contra el que juegue, fue el Borussia Dortmund, el finalista al que derrotó el pasado 1 de junio en Wembley. El camino del último campeón es un regreso a sus últimas finales. Además de recibir al Dortmund en el Bernabéu, visitará en Anfield al Liverpool, contra el que levantó sus dos Champions anteriores, la de 2022 en París y la de 2018 en Kiev. Ancelotti ya no tendrá enfrente a Jürgen Klopp, particularmente martirizado por el Madrid, al que nunca venció y contra el que se le escaparon dos orejonas. Su lugar lo ha ocupado el neerlandés Arne

EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

DEPORTES

29

Borussia Dortmund y el Bayern

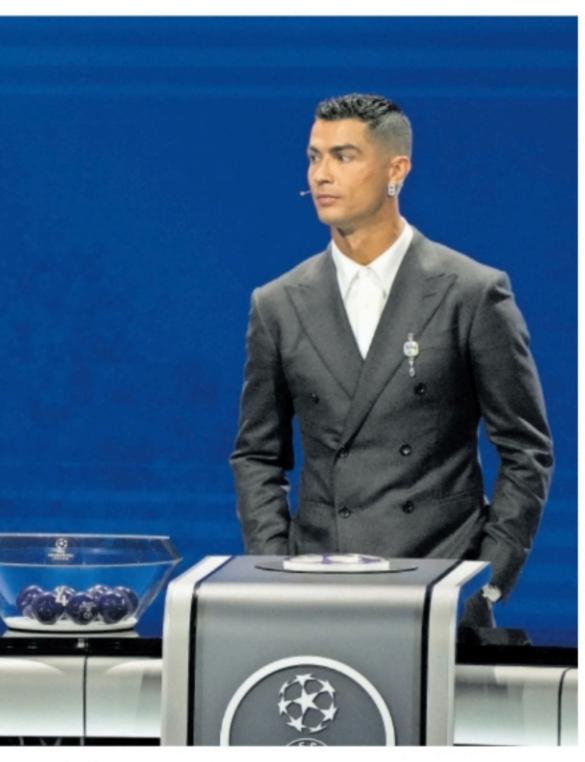

Buffon, Giorgio Marchetti y Cristiano, ayer, durante el sorteo de la Champions. GREGORIO BORGIA (AP/LAPRESSE)

Slot, que ha conservado el impulso atacante y la plantilla, a la que acaba de añadir al italiano Chiesa. También encontrará cambiado el banquillo del Dortmund. Terzic dimitió tras la final de Wembley y su lugar lo ocupa Nuri Sahin, exjugador precisamente del Madrid. El equipo ha perdido además a varios futbolistas fundamentales, como Füllkrug, traspasado al West Ham; Hummels, que está sin equipo y Sancho y Matsen, cuyas cesiones vencieron. Para cubrir esas ausencias ficharon a dos delanteros (Beier y Guirassy), al central Anton, y obtuvieron la cesión del City de Yan Couto, que brilló en el Girona. Además de con sus rivales de las últimas tres finales de Champions, el Madrid volverá a jugar contra el de su último título, el Atalanta, al que ganó la Supercopa de Europa el 14 de agosto. Cuando Ancelotti llegue a Bérgamo ahí sí que seguirá Gasperini, empeñado en recomponer el único equipo capaz de derrotar la temporada pasada al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. El veterano técnico sigue digiriendo la marcha a la Juventus del que consideraba su futbolista más importante, Koopmeiners, a quien dejó fuera de la lista de la Supercopa cuando supo que se iría. El sorteo, que le cruzó también con el Salzburgo, dejó más reencuentros jugosos. Como con el Milan, el segundo equipo con más Copas de Europa (7), donde recaló este verano Morata, canterano blanco. El Madrid es el equipo al que más goles

ha marcado, seis, según Opta,

como el de los hermanos Mba-

ppé. Cuando Kylian firmó por el Real, Ethan, de 17 años, también dejó el PSG rumbo al Lille, en cuyo estadio se medirán. No será el único viaje a Francia del Madrid, que jugará contra el sorprendente Brest, tercero el año pasado en la Ligue 1. El encuentro tendrá que disputarse a algo más de 100 kilómetros de allí, en Guingamp, una localidad de 6.000 habitantes.

 Barcelona. El desafío del Barcelona en la liguilla de la Champions pasa por la vía alemana: el

Múnich. Atalanta, Young Boys, Brest, Benfica, Estrella Roja y Mónaco completan los duelos del equipo de Hansi Flick en la primera fase de la Liga de Campeones. No tiene rival más duro la entidad azulgrana que el gigante alemán: el Bayern Múnich. La historia, sin embargo, no ilusiona al Barça. Se han enfrentado al Bayern en 15 oportunidades y solo ha conseguido dos victorias, en ambas ocasiones con Leo Messi en la plantilla, en 2009 (4-0, con dos goles del argentino) y en 2015 (3-0, también con otro doblete del 10). El resto de los enfrentamientos, dos empates y 11 victorias para los alemanes, ninguna tan dolorosa para los barcelonistas como el 2-8 en Lisboa en la Champions de la pandemia. En aquella oportunidad, en el banquillo del Bayern estaba Hansi Flick, hoy el líder del vestuario del Barcelona. Esta campaña se estrena Vicent Kompany como entrenador de un Bayern, que se renueva —fichó a Olise, Palhinha e Ito-, pero que nunca pierde su nivel competitivo, siempre duro en Europa, ahora en la búsqueda de recuperar el cetro en la Bundesliga. Al menos, una buena noticia para el Barcelona, frente al Bayern se jugará en Montjuïc. Frente al Dortmund, en cambio, el Barcelona se trasladará a Alemania. Hay pocos estadios en Europa más calientes que el Signal Iduna Park, con capacidad para más de 80.000 espectadores. En cualquier caso, tampoco serán dulces los desplazamientos a Lisboa (Benfica), Belgrado (Estrella Roja) y Mónaco. "Como club siempre optamos a lo máximo, a lo más alto, porque somos un muy buen equipo, en crecimiento", valoró Bojan Krkic, miembro del consejo de fútbol del Barcelona, este jueves portavoz del club en el sorteo de la Liga de Campeones. En Montjuïc, a la espera de que el Barcelona regrese al Camp Nou a principios del año que viene, los azulgrana recibirán, además de al Bayern, al Atalanta, al Young Boys y al Brest. En principio, no se avecina una primera fase compleja para el Barcelona de Hansi

Flick, líder de la Liga después de cerrar los tres primeros partidos con triunfos. Ocurre, sin embargo, que el Barça no levanta la orejona desde 2015 y en 2021 y 2022 descendió a la Europa League. También sin éxito. "El equipo y el staff técnico han iniciado la temporada a un nivel alto", prosiguió Bojan. Y remató: "Queremos devolver la ilusión a la afición y demostrar que el Barcelona es un rival con el que los equipos que se enfrenten a nosotros no estarán contentos". El Barça, primero, tendrá que sortear a los duros equipos alemanes.

 Atlético de Madrid. "Es una exigencia, una necesidad y un compromiso estar entre esos ochos primeros", advirtió Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. El listón se lo han puesto alto a Diego Pablo Simeone, que tendrá que afrontar batallas tácticas de altura contra Xabi Alonso y Luis Enrique. A este último tendrá que visitarlo en París para medir al PSG pos-Mbappé, con el morbo de que el preparador asturiano llegó a comprometerse con el Atlético antes de la llegada del técnico argentino. También el nombre de Luis Enrique ha sonado con fuerza cuando en tiempos de crisis agudas en los despachos del Metropolitano buscaron un reemplazo para Simeone. A Xabi Alonso y su impactante Bayer Leverkusen, vigente campeón de la Bundesliga y de la Copa alemana, lo recibirá el Atlético en el Metropolitano. El conjunto alemán, con su exitoso director general español Fernando Carro a la cabeza, ha mantenido al bloque campeón y se ha reforzado con Aleix García v un combo francés, el extremo Terrier y el central Belocian, por los que ha pagado 35 millones de euros al Stade de Reims.

Hay una tónica muy generalizada en los rivales del Atlético. Además de Luis Enrique y Xabi Alonso, los técnicos del Benfica, Roger Schmidt, al que visitará en Lisboa, y el del Leipzig, Marco Rose, también son seguidores del nuevo paradigma futbolístico que se ha impuesto. Lo mismo se puede decir de Pepijn Lijnders (Salzburgo) que fue el segundo entrenador de Jürgen Klopp y ha apostado por Vermeeren, descartado por Simeone. La cita será en la alpina localidad austriaca, Hasta el entrenador del Lille, Bruno Genesio, también tiene una propuesta ofensiva, de presión y transiciones rápidas. Al equipo francés y al Slovan de Bratislava los recibirá el Atlético, mientras que viajará a Praga para medirse al siempre correoso Sparta.

 Girona. Al entrenador del Girona, Michel, le gustan los retos. Así lo demostró en la previa del sorteo de la Champions, en la víspera del duelo entre el Girona y Osasuna en Montilivi. "Ya lo dije en su día, el sueño de jugar la Champions ya es increíble. Me encantaría ir a Anfield. Y también me gustaría recibir en Montilivi a algún equipo histórico como el Bayern o la Juve... Son rivales que a nuestra afición les haría ilusión recibir", expuso el preparador madrileño. El Girona no viajará a Anfield, pero sí recibirá al mítico equipo inglés, hoy en proceso de reinvención, en Montilivi. Además, como si fuera poco glamour el del Liverpool, a Girona llegarán el Arsenal, el Feyenoord y el Slovan Bratislava.

El equipo del norte de Londres regresa a la Liga de Campeones después de siete temporadas. Comandado por el español Mikel Arteta, el Arsenal peleó la pasada Premier League con el Manchester City, campeón de las últimas cuatro ligas inglesas. Este verano, el Arsenal se reforzó con el defensa Calafiori y con el centrocampista español, campeón de la Eurocopa 2024, Mikel Merino.

El Girona viajará a París para medirse al poderoso PSG, verdugo del Barcelona y semifinalista de la última edición del torneo. Se tendrá que desplazar, también para visitar al Milan, al PSV y al Sturm Graz. "Evidentemente, a priori, somos muy inferiores a nuestros rivales", se arrancó Pere Guardiola, presidente y accionista de la entidad gerundense. "Pero", añadió, "lo tendremos que ver. Como el míster decía, vamos a por ello". Será la primera participación del Girona en la Liga de Campeones después de solo cuatro temporadas en Primera. Estreno soñado, sí; pero también complicado para el conjunto catalán. "Lo único que les pido a los jugadores es ser competitivos porque el objetivo nuestro es la Liga. Para que este club siga dando pasos hacia adelante tenemos que continuar en Primera", resolvió un prudente Míchel. "Hemos tenido que ponernos todos a una para intentar tener un equipo competitivo. Confiamos muchísimo en Míchel. Tenemos que ser humildes, ir paso a paso e intentar hacerlo con ganas y con ímpetu", concluyó. El Girona se estrena con equipos de pedigrí en la Champions, pero con la mirada en la Liga.

Información de Ladislao J. Moñino,
David Álvarez y Juan I. Irigoyen.

#### Rivales de los equipos españoles

Cada equipo se enfrentará a **ocho rivales**, cuatro como local y cuatro como visitante. El calendario se conocerá el sábado.



DEPORTES EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

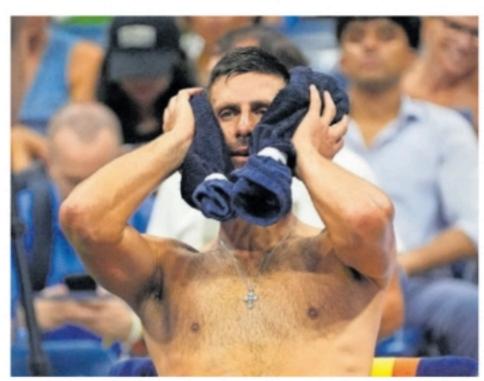

Djokovic se refresca durante el partido contra Djere. REUTERS

#### **US Open**

### Golf e interiorismo para atenuar la claustrofobia

En medio del calor. los tenistas buscan vías de escape frente a la corrosiva rutina

#### ALEJANDRO CIRIZA Nueva York

Ya tradición, el hombre del mazo -sol duro, contaminación y humedad disparada, con el consiguiente y devastador efecto para los cuerpos— ha salido de paseo en Nueva York, donde se respira una claustrofóbica atmósfera que también atrapa con saña a las instalaciones del US Open. El cemento de las pistas absorbe y escupe el calor, y los profesionales deambulan con las camisetas a modo de maillots —completamente pegadas a los torsos por el sudor- y enrojecidos a más no poder. "Me he dado crema antes de jugar, pero nada de nada...", comentaba el valenciano Pedro Martínez antes de ser eliminado. "Aquí no hay tregua, es muy bestia", se sumaba Roberto Carballés, también ya ko. "¡La que está cayendo!", comentaba Carlos Alcaraz al terminar una sesión de hora y media, mientras su hermano Álvaro, sparring, cogía aire v finiquitaba una botella de bebida isotónica de un trago.

El duro impacto climatológico, en realidad nada nuevo en esto del tenis, deporte que pone a prueba físicos y mentes de manera constante y sin tregua, abrasiva desde el punto de vista mental porque más allá de los esfuerzos o la adaptación inmediata a los cambios horarios, la rutina se traduce en una repetición mecánica pura y dura: el 95% del año golpeando a la pelota, una v otra vez, aquí y allá, día tras día la misma dinámica. Más que afortunados, los jugadores de la élite son a la vez presas muy fáciles del tedio y la erosión. Desayunan, comen y cenan masticando tenis, de modo que unos y otras buscan vías de escape. Cada uno a lo suyo. Alcaraz, por ejemplo, decidió hace unos días darle al golf con el noruego Casper Ruud. Superior el nórdico, por lo visto.

Él está a otro nivel, juega increíble...", dice resignado el murciano, aferrado a los beneficios de un pasatiempo que le oxigena la mente y que le aparta durante un rato del a-b-c sistemático en el que consiste su profesión. "Es muy bueno para desconectar y apagar nuestras mentes, y eso a su vez ayuda cuando estás compitiendo en los torneos, nos despeja. No podemos pensar las 24 horas y los siete días de la semana en el tenis; debemos tener, por decirlo de alguna forma, una vida en la que hagamos otras cosas y en la que pensemos en temas diferentes", prorroga el número tres, que a la que puede coge los palos y ensaya unos hoyos con varios miembros de su equipo; entre ellos su preparador, Juan Carlos Ferrero, al parecer también habilidoso.

Para abstraerse y escapar de la estresante realidad de Manhattan, el totémico Novak Djokovic (6-4, 6-4 y 2-0 ante Laslo Djere) opta desde hace años por refugiarse en una vivienda en Nueva Jersey y distraerse dando paseos con los suyos, mientras que la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, encuentra refugio y equilibrio anímico disfrutando de un simple café. Su amiga Paula Badosa especifica: "Yo desconecto con algunos proyectos personales. Estoy diseñando pendientes y también me encanta el real estate; estoy haciéndome una casa, así que me distraigo con eso. Me encanta el diseño de interiores y hoy mismo [antes de batir a Taylor Towsend por 6-4 y 7-5 en la segunda ronda] he intentado desconectar un poco antes del partido mirando ese tipo de cosas".

#### Vuelta a España

## Esta Vuelta se la piden todos

En un día mágico para Pablo Castrillo y Kern Pharma, el ramillete de candidatos a la corona saca la bandera blanca

#### JORDI QUIXANO Manzaneda

Pogacar renunció a la Vuelta y a obrar un triplete nunca visto -Giro y Tour, ya en el bolsillo-, aconsejado por su equipo, el UAE, que mira más a su salud que a sus registros. Vingegaard y Evenepoel tampoco se presentaron y el resto de los ciclistas se frotó las manos, pues sin los tres animales todo era posible. Una hipótesis que se está subrayando en la Vuelta. Aunque en la Ribeira Sacra, tierra gallega de viñedos, del imponente Cañón del Sil, de montañas escarpadas y belleza superlativa, no se desató batalla alguna. Fue, sin embargo, la fiesta del Kern Pharma, toda vez que Pablo Castrillo logró su primera victoria en la Vuelta como corredor y también para el equipo en su historia-, el mejor homenaje posible para Manolo Azcona, creador de la escuadra AD Galibier, después Lizarte y ahora Kern Pharma, fallecido la pasada madrugada a los 71 años.

Ocurre que el favorito Roglic —tres coronas en el zurrón— sigue empecinado en la reconquista porque O'Connor descompuso el certamen allá en la etapa seis, una escapada sin igual. Mas tiene piernas y ambición, y Carapaz, que ya se hizo con un Giro (2019), se ha metido en la pelea. Hay más; Landa, Carlos Rodríguez y Yates piden turno, enfocados en las montañas que están por venir, pocas como las de hoy en Ancares y el domingo en Cuitu Negru.

Los diferentes directores de los equipos aplauden la igualdad. "Mejor que no estén los tres grandes. Porque que te ganen un día 10-0 está bien, pero que lo hagan día sí y día también, aburre", conviene Pablo Lastras, del Movistar. "En esta Vuelta el que gana es el ciclismo, espectáculo de alto nivel sin un dominador claro", resuelve Juanjo Oroz, del Kern Pharma. Peeters Wilfried, del Soudal, lo explica: "No hay un conjunto líder. Si Roglic hubiera tenido un equipo fuerte, no hubiese permitido la fuga de O'Connor. Así que ahora hay varios que pueden ganar". Eso opina Juanma Gárate, del EF: "Hay más de cuatro o cinco candidatos a ganar". Se suma Joxean Fernández, Matxín, del UAE: "Nadie ha sabido dominar todas las etapas, por lo que hay opciones para muchos". Aunque Gorka Gerikagoitia, del Cofidis, debate: "Alguno como Landa, Carapaz y Yates han entrado en el juego, pero los fuertes son Roglic y Mas. Pero le dieron una ventaja a O'Connor que será complicado quitársela".



Pablo Castrillo festeja el triunfo de etapa. DARIO BELINGHERI (GETTY)

Se mantiene líder O'Connor, que juega en cada etapa con la calculadora, ya que el AG2R no gobierna la carrera. "Es un equipo sólido", describe Oroz. "Quizá el equipo lleva la mejor temporada de su historia", añade Lastras. "Él tiene que evitar una crisis porque tiene una distancia importante", apostilla Wilfried. "Se le ve confiado y funcionando mejor en etapas largas que explosivas", remacha Gárate. Lo contrario que Roglic, que, con molestias en la espalda, está más cómodo en las subidas cortas que en las que se prolongan. "Es el favorito", concluye Wilfried, al igual que Lastras. Otros no lo ven así. "Ha dominado, pero no todos los días", indica Matxín. "Perdió un minuto con Mas en Hazallanas...", recuerda Gerikagoitia.

El que no falla es Enric Mas.

| 01 | <b>2º ETAPA</b><br>JRENSE TERMAL<br>MONTAÑA MANZANEDA | 137,4<br>KM |
|----|-------------------------------------------------------|-------------|
| Et | apa                                                   |             |
| 1. | Pablo Castrillo (España/Kern Pharma)                  | 3h 36m 12s  |
| 2. | Max Poole (G. Bretaña/DSM)                            | a 8s        |
| 3. | Maro Soler (España/UAE)                               | a16s        |
| 4. | Mauro Schmid (Suiza/Jayco)                            | a 23s       |
| 5. | Jhonatan Narváez (Ecuador/Ineos)                      | a 34s       |
| Ge | eneral                                                |             |
| 1. | Ben 0'Conner (Australia/AG2R)                         | 47h 37m 35s |
|    | Primoz Roglio (Eslovenia/Bora)                        | a 3m16s     |

a 3m 58s

a 4m 10s

a 4m 40s

#### Etapa de hoy

Lugo - Puerto de Ancares, 175,6 km.

3. Enric Mas (España/Movistar)

4. Richard Carapaz (Ecuador/EF)

. Mikel Landa (España/Soudal)

"Fue el más fuerte en Granada y tuvo mala suerte en la bajada [casi se pega un tortazo], pero si sigue así será primero o segundo", vaticina Wilfried. "Se le ha visto muy bien en las subidas", acepta Matxín. "Junto con Roglic, tiene cogida la medida a la Vuelta", revela Lastras. "Nunca lo habíamos visto tan ofensivo", aporta Gárate, que piensa en la estrategia para que Carapaz se suba a lo alto del cajón. "Tiene mucha garra. No sé si ganará, pero dará guerra", expone Oroz. "Cuando arranca, los demás sufren", le secunda Wilfried. "Le gusta el salseo", dice Lastras. Aunque nada de eso se dio en la etapa de ayer, donde la escapada -tras múltiples intentonas y la rebelión de Marc Soler-logró la bendición del pelotón. Agua santa para los escapados, que, pasado el ecuador de la etapa, ya sabían que el triunfo se dirimiría entre ellos. Más que nada porque a las faldas de la estación de montaña de Manzaneda tenían 8m 15s de ventaja.

El protagonismo fue para Castrillo, que arrancó para pasmo de todos, pues no se le hacía el más fuerte con rivales como Soler, Narváez, Meintjes o Schimd. Pero con el plato grande, lengua fuera, aire por favor, Castrillo aguantó hasta el final. "Llevo pensando toda la etapa en Manolo, tenía su fuerza", acertó a decir el corredor entre llantos, con el pulso disparado y el aliento entrecortado. Fue el mejor homenaje posible.

EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

OBITUARIOS 31



Javier Gómez Navarro, en 2010, cuando era presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. CARLOS ROSILLO

**Javier Gómez Navarro** 

## El hombre que lideró la Transición del deporte español

Su labor como secretario de Estado dio sus frutos en los Juegos de Barcelona 92

ALFREDO RELAÑO

Cuando en 1987 Felipe González designó a Javier Gómez Navarro secretario de Estado para el Deporte, el mundillo deportivo se revolvió, incómodo. No es que fuese un cualquiera, ni mucho menos: ingeniero químico industrial, había sido gerente de Cuadernos para el Diálogo, editor de la revista Viajar (los viajes eran su gran pasión, tenía una biblioteca colosal sobre ese tema), impulsor de Fitur, de la que llegó a ser secretario técnico, presidente de Viajes Marsans y miembro creador del Club de Empresarios. Todo eso a los 42 años.

Pero no tenía ningún nombre en el deporte y su aparición desbarató la quiniela de aspirantes propia de estos casos, muchos ellos autonominados como tales. La prensa deportiva se sintió desconcertada y salió a relucir que el nombramiento vulneraba una de las condiciones exigidas para el cargo: la de tener alguna experiencia en la dirigencia deportiva. Este asunto se obvió esgrimiendo que la familia Navarro era fuerte accionista de Boetticher y Navarro, empresa que tenía un modesto equipo de fútbol en la Tercera División madrileña.

En su primera conferencia de prensa fue asaeteado con preguntas difíciles y triunfó por talante y talento. Luego se enfrascó en un corto periodo de estudio y consultas del que salió sabiendo todo lo que había que saber: cuáles eran las necesidades y cuáles los puntos débiles. Formó un equipo ideal y se puso a ello.

Gómez Navarro (Madrid, 1945) falleció ayer a los 78 años. A él se debe la Ley del Deporte de 1989, que no ha sido retocada, y sin mucha fortuna, hasta 2023. Allí aparecieron las ligas profesionales de fútbol y baloncesto, lo que incluyó la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas, un proyecto de buena intención, pero que resultó a medias. A Gómez Navarro le espantaba la ligereza con que los clubes amontonaban deudas e incurrían en impagos, y

Estimuló a las federaciones a crear ambiciosos planes para sus deportistas

Tras salir del CSD, fue ministro de Comercio y Turismo de 1993 a 1996

adoptó esa decisión, convencido de que traería la responsabilidad a las directivas.

Pero su intención se vino al traste porque su sucesor, Rafael Cortés Elvira, no tuvo arrestos para sostener el descenso a Segunda División del Sevilla y el Celta por incumplimiento, lo que quitó seriedad al intento. Eso aparte, no han sido pocos los ayuntamientos y gobiernos autonómicos que echaron un capote a las gestiones desastrosas de clubes locales. Solo a la llegada de Javier Tebas, pero dentro de la ordenación prevista en aquella ley, se ha alcanzado el rigor financiero y sastisfecho la

enorme pella del fútbol con Hacienda, que se acercó a los 800 millones.

Por lo demás, Gómez Navarro creó el Comité Nacional de Violencia en el Deporte y la Comisión Nacional Antidopaje, iniciativas que se fueron revelando más provechosas según se han vencido viejas inercias del deporte. Y, con vistas ya a Barcelona 1992, hacia lo que estuvo orientado su mandato, abrió cinco nuevos INEF y creó un llamado Plan MEC para construcción de instalaciones en centros escolares y pequeños municipios.

En Barcelona 92 dio fruto todo esto. Manejó con buen pulso las tensiones Estado-Cataluña, que las hubo, y estimuló a las federaciones a preparar ambiciosos planes para sus deportistas de excelencia, a cuyo fin se contó con el célebre plan ADO, idea de Carlos Ferrer Salat que él contribuyó a desarrollar felizmente.

Puso nombre y apellido, en fin, al deporte en la Transición, con un impulso que desgraciadamente sólo han podido renovar algunos de sus sucesores. A pocos (Lissavetzky y Cardenal son excepciones) se les ha dejado tiempo para legar una obra provechosa. Muchos otros han sido fugaces aves de paso entre enchufillo acá y enchufillo allá, y en eso han sido equivalentes el PP y el PSOE. El PP tuvo cuatro en el periodo olímpico entre Atlanta 1996 y Sídney 2000, y otros cuatro ha tenido el PSOE entre Tokio 2020 y París 2024. No hace mucho, Abc publicó una entrevista con Javier Gómez Navarro, en la que se quejaba con palabras duras de la desatención de Pedro Sánchez con el deporte.

Después fue ministro de Comercio y Turismo de 1993 a 1996, tras lo que regresó a la actividad empresarial privada. Además, Javier Gómez Navarro fue consejero del Grupo PRISA entre 2017 y 2020. Por donde pasó dejó un sello de eficiencia y bonhomía, pero hasta donde uno alcanza y entiende su principal aportación fue el impulso del deporte, que en aquellos lejanos años de la Transición tuvo en él al hombre adecuado.

#### **ESQUELAS** EN EL PAÍS

Laborables: elpaismadrid@prisabs.com

Festivos: produccioneditorial@asip-sl.es

## DON JAVIER GÓMEZ NAVARRO

Falleció el 29 de agosto de 2024, a los 78 años

El Grupo PRISA lamenta tan sensible pérdida y se une al dolor de sus familiares y amigos.



Música. Las viejas bandas de los ochenta vuelven a salir de gira -34



Angelina Jolie, ayer sobre la alfombra roja del festival de Venecia. LOUISA GOULIAMAKI (REUTERS)

## Angelina Jolie regala en Venecia un último aplauso a Maria Callas

El festival celebra el papel más importante y logrado de la actriz en años, en un notable retrato del final de la diva de la ópera filmado por Pablo Larraín

#### TOMMASO KOCH Venecia

El mayordomo recuerda un día normal. Uno solo. Hasta se sabe el año: fue en 1964. No hubo más. al parecer. Porque vivir al lado de su querida "madame", como la llama en el filme, supone abonarse a lo extraordinario. Triunfos absolutos, algún fracaso estrepitoso. Éxtasis, hundimiento. Levenda adorada, soprano irrepetible, diosa todopoderosa. Pero también mujer insegura, frágil, defraudada por quien debía cuidarla. Un volcán de talento, fuerza v dolor, siempre en ebullición.

Hubo miles de jornadas descomunales en los 53 años que la mayor diva de la historia de la ópera pasó en la Tierra. Toda su existencia, en cierta manera, fue de película. Maria, de Pablo Larraín, presentada ayer a concurso en el festival de Venecia, elige el epílogo: septiembre de 1977, París. Cuando la voz que enamoraba ya traiciona. Y las ovaciones del teatro están en su cabeza. Confunde realidad y ficción, quizás necesite mezclarlas. Aunque en el fondo sabe la verdad: se acabó. Al final de la proyección para la prensa, la sala se llenó de aplausos. Los merecían la película y el cineasta. Y su protagonista. Hace tiempo que Angelina Jolie se volvió inconfundible. Pero aquí logra que en pantalla solo se vea a la Callas.

Puede que, ahí donde se cierra Maria, empiece una nueva época para Jolie. O, al menos, una temporada de nominaciones a los premios. Ganó tres Globos de Oro consecutivos, entre 1997 y 1999. Pero encadenó cuatro candidaturas seguidas a peor intérprete, entre 2002 y 2005, en los Razzie. En un momento dado, los focos que la seguían allá donde trabajara empezaron a centrarse en otros asuntos. Tal vez por algún proyecto filmico fallido. Por sus misiones humanitarias con la ONU. Por el valor con que, en 2013, reveló en un artículo en The New York Times que había afrontado una doble mastectomía preventiva y reconstrucción del seno por recomendación médica. Por el matrimonio y los seis hijos con

Brad Pitt. Y, luego, por las demandas cruzadas y aún pendientes entre ambos tras el divorcio, que incluyen los abusos físicos que Jolie denuncia haber sufrido a manos de su exmarido.

En Venecia, únicamente se habló de arte: cine y ópera. Y del regreso de una gran intérprete, quizás con su papel más complicado. Ciertamente, el más ambicioso en más de una década. "He necesitado en los últimos años estar más tiempo en casa con mi familia. Y he desarrollado una gratitud hacia el hecho de ser artista", reconoció por la mañana Jolie en la sala de prensa, que la vitoreó. Aunque el mayor reconocimiento vino de Larraín: "Sin ella, esta película no podría haber existido".

"No quería decepcionar a esta mujer, a su memoria ni a quien la amó", aseguró Jolie. Por eso, dedicó siete meses de aprendizaje para cantar ópera. Y confesó que esa responsabilidad la tuvo nerviosa, incluso temblando. Su primera actuación fue en un cuarto pequeño, ante sus hijos, con "las puertas cerradas". La última, en la

Scala de Milán. Todo un viaje para alguien que, de joven, escuchaba sobre todo punk.

Jolie aseguró que intentó ir más allá de la Callas conocida. Que la connotación negativa que atribuía a la palabra "diva" cambió gracias a la soprano. E, interrogada sobre los puntos de contacto entre ella v su personaje, declaró: "Hay tantas cosas que no puedo decir aquí... Podéis imaginarlas. Creo que comparto con ella sobre todo su vulnerabilidad".

Frente al esperado regreso de Jolie, Larraín volvía más bien a casa: se ha acostumbrado al fes-

"Comparto con ella sobre todo su vulnerabilidad", afirma la intérprete

"Me ha cambiado la vida, en serio", dice Úrsula Corberó sobre su papel en 'El jockey'

tival de Venecia. Y, también, a llevar al Lido su peculiar retrato de iconos celebérrimos. Jackie Kennedy, Diana de Gales. Ahora, María Callas. Explicó que siempre se ha sentido intrigado por su figura y la relativa escasez de largos sobre ella: "¿Cómo hacer una película donde el personaje principal se vuelve una suma de las tragedias que contó?". La respuesta pasa por rehuir el camino más transitado. Se nombran La traviata, Ana Bolena. Y, por supuesto, aquella sustitución inesperada en I puritani, en 1949, con la que empezó su escalada hacia la eternidad. Aparecen su expareja Aristóteles Onassis y su problemática madre, se mencionan el aborto o la pelea con su aspecto físico y su peso, las raíces griegas y el vínculo con Italia. Todo ello forma parte de la leyenda. "Eres la Callas", le repiten como un mantra en la película. El chileno quiere investigar qué significó. Suerte, pero también condena.

Maria cuenta la soledad de una mujer arropada por el público; la lucha interior de una estrella que se apaga; la humanidad y las heridas que escenarios y flashes no ven. Un declive lento, como el ritmo de la película. La repetición de situaciones puede llegar incluso a aburrir: sirve, sin embargo, para contagiarse de lo que ella sentía. Por más que luche, la caída se va haciendo inevitable.

Justo cuando acepta el final, la artista entona su aria más libre: "Mi madre me obligaba a cantar. Onassis me lo prohibía. Ahora canto para mí". Tantos años rindiendo a escenarios grandiosos; ahora actúa en la cocina de su casa y solo aplaude su obediente sirvienta: "¡Magnífico!". Pero eso también era el mito.

La carrera por el León de Oro desveló ayer, además, otra visión particular. El jockey, de Luis Ortega, llegó con la bendición del director artístico de la Mostra, Alberto Barbera: "Una de las voces más originales del cine argentino contemporáneo". En efecto, la película propone una trama y una visión inusuales: un jinete atrapado entre su afán por autodestruirse y la mafia a la que está ligada su carrera.

El cineasta arranca con un ritmo ágil, bailes, ganas de divertir y asombrar. Y, poco a poco, debajo de los artificios, asoma el tema real: la búsqueda de la identidad. "Cuántas veces hay que morir para liberarse de uno mismo", planteó Ortega ante la prensa. El jockey, sin embargo, promete más de lo que ofrece. Y termina siendo un relato logrado, pero más convencional de lo que cabía esperar. Aunque quizás lo más importante sobre el largo y el director lo dijo la coprotagonista española, Úrsula Corberó: "Me ha cambiado la vida, en serio". Eso sí que es único.

DÍAS DE VERANO EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

### La triste felicidad de volver a empezar

#### VOLVERÉIS

Dirección: Jonás Trueba Intérpretes: Itsaso Arana, Vito Sanz, Fernando Trueba, Jon Viar, Andrés Gertrúdix. Comedia. España, 2024. 114 minutos.

#### ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS

Cuando el padre de Ale, el personaje femenino de Volveréis, aparece en escena, le recomienda a su hija una serie de lecturas, incluidas dos del filósofo Stanley Cavell. Por su descripción, parece que se trata de La búsqueda de la felicidad y El cine ¿puede hacernos mejores? El encuentro entre ambos es, por muchos motivos, el momento crucial de esta melancólica comedia romántica sobre una pareja que, después de 14 años, se separa y

ruedan una película, la película que estamos viendo. Arana y Sanz, coguionistas de Volveréis y colaboradores habituales en el cine de Jonás Trueba, repiten como un mantra las frases de la película - "estamos bien"; "hay que separarse con alegría"-, cuya repetición se convierte en el gag central de una comedia ágil y ligera en sus situaciones y diálogos pero tocada a su vez por un inevitable peso que poco a poco va aflorando.

Los ensayos de Cavell resuenan en todo el filme porque hablan, por un lado, de la comedia de enredo matrimonial en Hollywood —linaje cinematográfico al que esta vez apela Jonás

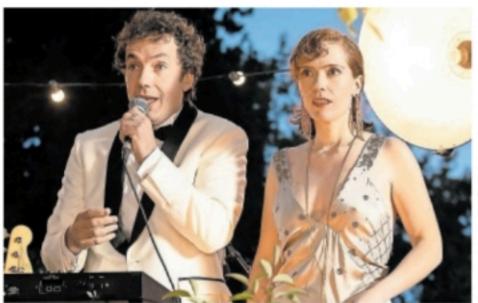

Vito Sanz e Itsaso Arana, en Volveréis.

decide celebrarlo con una fiesta. La idea, más bien peregrina, es del padre de ella: si la gente se separa para ser feliz y estar mejor, tiene, por tanto, sentido celebrarlo.

Volveréis circula en clave metacinematográfica. Ale, interpretada por Itsaso Arana, es directora de cine, y su pareja, Alex (Vito Sanz), es actor. Ale y Alex

Trueba—, y de la idea de las segundas oportunidades en estas comedias (el volveréis del título se mantiene enigmático). En esta, su película más redonda y madura, el carácter colectivo de la filmografía de Jonás Trueba resulta más individual y el director parece más presente que nunca a través de su alter ego y cómplice (Itsaso Arana).

### Una violenta resurrección

#### **EL CUERVO**

Dirección: Rupert Sanders. Intérpretes: Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston, Sami Bouajila. Fantástico. EE UU, 2024. 110 minutos.

#### JAVIER OCAÑA

Las películas benditas son sencillas de vender: son magníficas, y punto. Las malditas también son de fácil venta: cómo no hablar de una obra que acabó con la vida de su protagonista por una bala real que no debía estar allí, y más aún si ese actor era hijo de un mito. Que se lo digan a Brandon Lee, hijo de Bruce, muerto a los 28 años en estas circunstancias durante la filmación de El cuervo (1994), de Alex Proyas.

Ahora, claro, hay que venderla. Y el camino más corto

es algo así como "la nueva versión de aquella película que acabó con la vida de Brandon Lee". Sin embargo, yerran, porque esto de Sanders no es un remake sino una relectura con no pocos cambios internos, aunque la base sea la misma: el estado entre la vida y las sombras de un joven asesinado junto a su novia, que regresa de entre los muertos para vengarse. Y, sobre todo, con una estructura muy diferente a la de la película de Provas. Sanders toma el testigo con una obra no apta para todos los públicos (no lleven a los niños, esto no es Marvel), que encuentra en la violencia desaforada y la puesta en escena de esta su mejor fuente de energía, y casi única.

Este nuevo cuervo podría encontrar su público entre los fanáticos de la explicitud: degollamientos, desmembramientos, cuellos rotos y sangre salpicando por doquier. Al menos culmina con un bonito final.



El mundo entero cabe

## en la Tierra Media

#### MARÍA PORCEL San Diego

Los habitantes de la Tierra Media están de vuelta. Ayer, Prime Video estrenó la segunda temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder, una de sus apuestas más potentes para el nuevo curso. El tráiler oficial de esta segunda parte de la serie basada en el universo de J. R. R. Tolkien se presentó con expectación a finales de julio en la ComicCon de San Diego (al sur de California), donde creadores e intérpretes acudieron a un encuentro sobre la serie.

En esta segunda temporada de El señor de los anillos, las temáticas parten de la épica. "Los dos grandes temas en este regreso son el miedo y los celos", reflexiona mientras se acaricia su embarazada barriga Ema Horvath (la elfa Earien). Su compañero Lloyd Owen (Elendil) la secunda. "Lo que más me llamó la atención cuando releí los libros fue lo mucho que Tolkien y los personajes hablan de su destino. Existe ese conocimiento de que el destino juega un papel en la vida de todos, y hay algo inexorable que tira de ti en una dirección determinada".

Maxim Baldry (Isildur) cree, por su parte, que "es una historia de supervivencia, pero a la vez impredecible". El joven Tyroe Muhafidin (Theo), reflexiona acerca de cómo Tolkien disfrutaba con "la idea de que el corazón mortal es fácilmente corrompible".

Tanto Charles Edwards (Celebrimbor, forjador de los anillos del poder) como Charlie Vickers (Sauron/Halbrand) subrayan la importancia de Sauron en esta temporada. Vickers afirma que en la construcción del personaje "todo es intencional, todo debe ser intencional desde la perspectiva de Sauron". "No es estar por estar, todo en esta temporada es por Celebrimbor. Ahí arranca todo".

Por su parte, Robert Strange, quien interpreta al orco Glug, explica la importancia de mostrar la creación de Mordor y de los habitantes que habitan esa tierra oscura. "Para mí una de las partes más emocionantes de la primera temporada fue tener ese conocimiento de los orcos. Sí, son malos". "A veces incomprendidos", apostilla su colega Sam Hazeldine (Adar).

Durante las entrevistas, Maxim Baldry (Isildur) y Sophia Nomvete (la princesa Disa) hablaron acerca de cómo la Tierra Media se ha convertido en esta serie en un mundo inclusivo y diverso, y lo será aún más en la segunda temporada. "Es una representación del mundo en el que vivimos, y creo que Tolkien siempre escribió con ello en la cabeza, con que hay muchas culturas y razas y mundos en la Tierra Media, y es importante

Los actores coinciden en la responsabilidad que supone dar vida al universo de Tolkien

Elfos y orcos viajan de Nueva Zelanda al Reino Unido pasando por Tenerife

que lo representemos visualmente", afirmaban los actores.

Charlie Vickers, como Halbrand (o Sauron), incidía en la importancia de la buena relación entre los actores. "Es algo que simplemente ocurre", reflexionaba sobre su conexión con Charles Edwards (Celebrimbor) mientras buscaba su aprobación con la mirada. "Ver el resultado es muy emocionante. Sigue siendo alta fantasía, pero tienes este microcosmos, este mundo, que es como un thriller psicológico, casi como El ala oeste de la Casa Blanca".

Para Sam Hazeldine (Adar), la ropa de los personajes y su paso por maquillaje es algo fundamental para la serie. "Las prótesis son increíbles. Todo eso suma muchísimo". Strange está de acuerdo: "Muchas de las multitudes que se ven, todos esos orcos, estaban ahí de verdad, con sus prótesis. Fue increíble". Esa es otra de las claves, y también el motivo del enorme presupuesto de la producción: todo es real.

La primera temporada de la serie se rodó en Nueva Zelanda, como buena parte de la trilogía original de El señor de los anillos. Todos los actores afirman que fue una experiencia increíble, especialmente en tiempos de la pandemia. En la segunda temporada, el equipo ha dado el salto al Reino Unido, rodando en Londres y sus alrededores. Cynthia Addai-Robinson también ha rodado en otra localización: Tenerife. "Tuvimos un par de historias que rodamos en la isla, y algunos de mis días favoritos fueron mirando al océano, a través de la línea del horizonte".

DÍAS DE VERANO



Rafa Sánchez, en la fiesta organizada por Los 40 Classic en la Plaza Mayor de Madrid, en mayo de 2023. RICARDO RUBIO (EP)

Cuando los solistas de pop acaparan las listas, veteranos como Rafa Sánchez, La Frontera o Los Rebeldes vuelven a ir de gira

## Los viejos rockeros de los ochenta nunca mueren

MIGUEL ÁNGEL BARGUEÑO Madrid

Muchos de los carteles de conciertos que este verano adornan las paredes de cualquier ciudad o pueblo de España pueden confundir: ¿es 2024... o 1989? Los nombres de La Frontera, La Guardia, Los Rebeldes, Cómplices, Rafa Sánchez, Seguridad Social, Tam Tam Go!, Tennessee y muchos otros grupos que empezaron en la década de los ochenta o principios de los noventa son ubicuos. Pero no se trata de Hombres G o Los Secretos, cuyo tirón en directo nunca menguó (aunque el cuarteto de David Summers cesó su actividad entre 1993 y 2002). Son bandas que vivieron una ingrata travesía por el desierto, y que ahora, desde hace unos años, tienen sus agendas más repletas que nunca.

En 2022, los granadinos La Guardia ofrecieron 150 conciertos por todo el país (uno cada 2,4 días), pulverizando así su propio récord de 121 bolos, establecido en 1989. Este año esperan igualar la cifra alcanzada hace 25 años. No ha sido siempre así. Como otras formaciones de su generación, La Guardia llegó a retirarse; ocurrió en 1997. Su líder, Manuel España, montó otro grupo, Chamaco, con el que grabó dos

álbumes. Hasta que La Guardia regresó a mediados de la década siguiente. Manuel España, de 58 años, reconoce que si dieron un paso atrás fue porque sintieron que su música había dejado de interesar. "La gente estaba centrada en el indie, el nuevo flamenco, los ritmos tropicales, el acid house... Y parecía que los veteranos que hacíamos rock más clásico estábamos mal vistos". Cuando en los conciertos con Chamaco se le pedía que tocase los clásicos de La Guardia, pensó que era hora de volver.

Este renovado auge de bandas provectas coincide con un momento en que se supone que los artistas de música urbana latina y los solistas de pop copan, en detrimento de los grupos, los primeros puestos de las listas y la atención del público más joven. Así, se supone que el tiempo de las bandas de guitarras, bajo y batería ha pasado; más aún para las que empezaron hace cuatro décadas. Pero sucede lo contrario. La media docena de éxitos que cada una lleva en su mochila basta para que se reclame su presencia. Son grupos de pop-rock atemporal. "En las últimas décadas, han pasado cantidad de modas y estilos —dice España-, pero grupos como nosotros, que nunca estuvimos de moda, seguimos ahí".

En 2022, los granadinos La Guardia ofrecieron 150 conciertos

"Somos una gran generación y la gente no es tonta", afirma Javier Andreu

Las bandas longevas, a fuerza de compartir cartel, se llevan ahora de maravilla

Estas bandas longevas han dejado atrás viejas rivalidades y, a fuerza de compartir cartel, se llevan ahora de maravilla. El 25 de noviembre de 2023, La Guardia celebró sus 40 años en la música con un concierto en La Sala del WiZink Center de Madrid, con la presencia de David Summers, Javier Andreu (La Frontera), Carlos Segarra (Los Rebeldes) y Efecto Mariposa. El 18 de mayo, Javier Andreu, Carlos Goñi y Ariel Rot tocaron en el concierto de Jaime Urrutia en Madrid; el 13 de junio, Urrutia devolvió el favor a Andreu compareciendo, junto a Coque Malla, en el concierto del cantante de La Frontera en la capital. "Intentamos divertir a la gente colaborando entre nosotros. Pertenecemos a una generación magnífica y la gente no es tonta", dice Andreu, de 61 años.

Tal vez el mejor ejemplo de ese compadreo sea el festival Rock & Roll Star, que en julio de 2013 (hace ya 11 años) se inventó el empresario granadino David Camacho, director de Diagonal Producciones, y que continúa vigente. A lo largo de hora y media, Manuel España, Javier Andreu y Javier Ojeda cantan los temas más populares de La Guardia, La Frontera y Danza Invisible respaldados por una banda base (La Guardia). "Te puede gustar más uno u otro grupo, pero ninguno te va a molestar. Los grandes éxitos lo son siempre. Por eso decidimos centrarnos en seis o siete singles de cada grupo, y ofrecerlo todo concentrado, con las voces originales y una banda sólida", explica Camacho, de 52 años,

Más pirotécnicos son festivales como el que se celebró el 26 de abril en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid (Locos por la Música) y que reunió a Seguridad Social, Modestia Aparte, OBK, Rafa Sánchez, Cómplices, Amistades Peligrosas, Los Rebeldes, La Guardia y Javier Andreu, entre otros con cerca de 25.000 localidades vendidas. O el náutico Locos por el Mediterráneo, que en su edición de 2024 (del 6 al 13 de octubre) anuncia actuaciones, a bordo del crucero Costa Smeralda, de Rafa Sánchez, Jaime Urrutia, Amistades Peligrosas, Tennessee, La Trampa, Javier Ojeda, Javier Andreu y varios más.

Esta corriente nostálgica tuvo un destacado precedente en la escena de la música electrónica. En 2002, DJ Nano creó el espectáculo Oro viejo, que a día de hoy sigue rescatando bajo ese epígrafe canciones bailables de décadas anteriores. Precisamente de la música dance partió la experiencia del festival Love the 90s, organizado por la promotora Sharemusic!, que en su edición del 22 de junio en Madrid acogió en un espacio para el pop y el rock a los omnipresentes Cómplices, Carlos Segarra, OBK, Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez, Modestia Aparte y también a Nacha Pop, Alejo Stivel y otros. "En los ochenta", explica su consejero delegado, Felipe Menéndez, "la gente era muy de nicho: o te gustaba el pop o el rock, el punk o la música de baile. Con la llegada de las redes sociales eso cambia. Por eso decidimos añadir al escenario de música electrónica otro de pop".

#### Letras en castellano

En sus conciertos tanto en solitario como con La Frontera, Andreu va al grano. "Lo que hago ahora directamente es tocar las canciones más conocidas", admite. Cree que lo que en su día los barrió del mapa fue aquella primera hornada de música indie de mediados de los noventa, con grupos que cantaban en inglés. Y relaciona el discutible ocaso de ese movimiento con el resurgir del pop-rock de toda la vida. "Llegó un punto en que la gente se cansó de escuchar canciones en inglés. Los grupos indies no saben hacer canciones en castellano. Es muy difícil. Pero para escuchar a una banda indie, me pongo a los Sex Pistols o a The Who. Nosotros y otros grupos hacemos unas letras en castellano de puta madre, y les damos mil vueltas", afirma.

Y también incide en que "la industria no deja que salgan grupos nuevos, puesto que no se venden discos, de manera que las multinacionales se dedican a captar solistas para vivir de ellos quitándoles una parte del caché de cada bolo. Nadie ayuda a los grupos emergentes, ni de pop, ni de rock, ni de heavy. Como no existe relevo, la gente se acuerda de nosotros y quiere ir a vernos en directo".

Hoy, el público que creció con estos grupo y que ronda ahora los 60 años, en una etapa de estabilidad laboral, con la casa pagada y sus hijos veinteañeros fuera del nido, ha recuperado el hábito de salir, y lo hace asistiendo a conciertos como en su juventud. El argumento bastaría por sí solo para entender este fenómeno, si no fuera porque los jóvenes también acuden a sus conciertos. Algunos se presentan en los camerinos con vinilos comprados en tiendas de coleccionismo. Como señala Javier Andreu: "Hay niños de ocho o nueve años sentaditos en el suelo; detrás, los padres y las madres, los abuelos... Tenemos ya tres generaciones en los conciertos. Es una maravilla. Estamos en uno de nuestros mejores momentos".

## Las flores en el arte: no dar nunca una rosa por hecha

Una exposición en el Museo del Traje en Madrid repasa el simbolismo de estas representaciones en la pintura y la moda

#### Análisis

#### ESTRELLA DE DIEGO

En Finlandia, antes de que el país entrara en la Unión Europea, las flores eran muy caras, igual que las frutas y las verduras, a excepción de las patatas y muchos tipos diferentes de bayas, algunas tan especiales como la delicatessen del hielo, la lakka o mora ártica, emparentada con los rosales. Y, sin embargo, las flores eran un regalo tan usual que se vendían incluso a deshoras en la estación central una tarde de domingo, cuando los comercios 24/7 no habían llegado a Helsinki. Recuerdo haber comprado, cuando mis finanzas de estudiante lo permitían, ramos pequeños y camuflados. Al cabo de los meses me seguía asombrando esa especie de cucurucho que envolvía las flores por completo para proteger las frágiles criaturas de la nieve y, frente a la imagen del objeto blindado como una pulsera de Tiffany, regresaba a mi memoria una frase audaz del profesor y crítico de arte Ángel González: "Las flores son las joyas de los pobres".

Dicho de otro modo, las flores son, en algunos lugares al menos, lo que damos por hecho; lo que acompaña a nuestros muertos en la despedida hasta el momento del adiós radical, tras la cortina: antes de entrar se quitan para que no estorben y se acumulan en unas estructuras, afuera. Las flores —las plantas— en su extrema caducidad, en su rapidez para marchitarse, nos recuerdan la de la vida, reflexión del poeta, uno de los caminantes en el texto de Freud La transitoriedad —o Lo perecedero— del año 1915/16, escrito relacionado con su clásico Duelo y melancolía de ese momento.

Las flores y las plantas aromáticas acompañaron a la Ofelia de Shakespeare, cada una con su función específica en el quebradizo entramado de la memoria: "Traigo romero para los recuerdos. (...) También traigo pensamientos para lo que piensas." Fueron libro de botánica en la versión prerrafaelita de John Everett Millais a mediados del XIX, en la cual el pintor obliga a convivir en su lienzo a flores v plantas que crecen en momentos diferentes del año. Las flores son, de hecho, síntoma de la llegada palpable de las estaciones, aquellas anunciadas por aromas y brisas inesperadas -pienso en el olor a primavera en enero a partir del aroma de los jacintos-, que describe la belga Marie Gevers en el delicado libro El placer de los meteoros, de 1938. Otra escritora-jardinera excepcional, Pia Pera, enumera las especies de flores en El jardín que quería, ambos libros de Errata Naturae y aparecidos en 2024.

Son los extraños episodios que desde la naturaleza llegan hasta nuestra ventana por sorpresa y a destiempo, como lo cuenta Javier Montes en *La radio puesta* (Anagrama, 2024), otra lectura deliciosa. Un día lluvioso el ruiseñor se posa despistado en el alféizar de su casa soriana y se

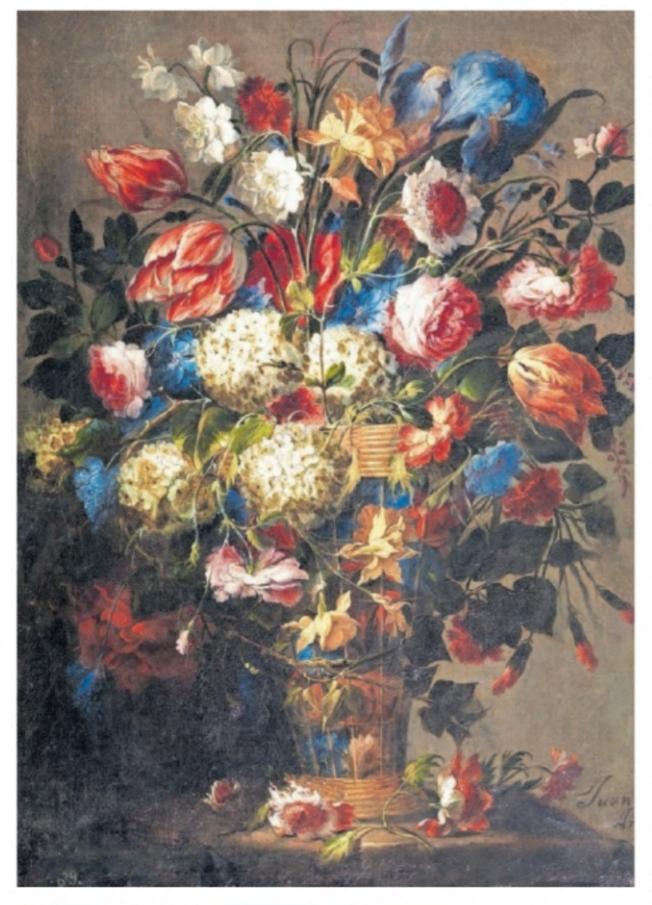



Florero (1760-1776), de Juan de Arellano, en la colección del Museo del Prado, y Campo de amapolas, (1886) de Claude Monet, GETTY

pone a cantar. Canta tan memorablemente que parece formar parte de la melodía que está sonando en la radio, hasta que la locutora desvela el misterio: "Les hemos ofrecido *La canción del ruiseñor* de Stravinski".

Pese al papel esencial en nuestras vidas, las flores pintadas han solido considerarse pintura de segunda clase —o más bien pintura de mujeres, que viene a ser lo mismo—. No obstante, existen notables y reputados pintores de flores. Es el caso de Juan de Arellano, muy apreciado en el XVII español. Sus impecables jarrones cuajados de flores, de origen flamenco (peonías, jacintos, tulipanes...) o nacional (claveles, rosas, lirios...), vuelven a mezclar especies que nacen en diferentes momentos del año, ya que pese al realismo en la pintura, no era fácil copiar del natural: las flores no estaban al alcance de cualquiera.

Se recuerda la comentada Crisis de los Tulipanes del XVII neerlandés, una de las primeras crisis especulativas globales. Aunque los estudios recientes demuestran que es exagerado decir que se llegaba a pagar por un bulbo raro el valor de una casa, está probado que algunos de los más poderosos coleccionistas de arte incluyeron entre sus tesoros bulbos excepcionales.

Al final, las flores no han llenado solo parte de nuestras vidas a través de cuadros, jardines o aromas. Han habitado —y habitan— nuestra ropa, transformándose durante el recorrido de los siglos en una pirueta, placentera y precisa, que desvela esas complejas relaciones de los seres humanos y la naturaleza. La exposición Vistiendo un jardín, en el Museo del Traje de Madrid hasta finales de septiembre y comisariada por Gema Batanero, recorre esas relaciones, encuentros y cambios durante los XVIII y XIX, a partir de cuadros, dibujos, fragmentos de tejidos... y, sobre todo, ofrece una estupenda muestra de ropa en la colección del museo y una sorpresa final que no desvelo para que vayan a visitar la muestra. Vale la pena hacerlo porque es de una sutileza inusual y nos ayuda a pensar en las flores, a menudo una mención demasiado fugaz en las discusiones sobre los desgarros que estamos causando a nuestro bello planeta: el calentamiento y las perturbaciones estacionales y la polinización que dicho calentamiento acarrea.

Uno de los temas recurrentes en estas discusiones es el referido a la flor más popular de nuestra cultura y abusada en la celebración de San Valentín, o Sant Jordi. Desde que la moda de regalar una rosa se imita globalmente en el Día de los Enamorados, la alta demanda de rosas, en buena medida importadas desde Ecuador o Colombia, obliga a una producción extensiva, y de bajo coste, para satisfacer al mercado. Pocos son capaces de distinguir los tallos que delatan ADN y procedencia de las rosas, aunque tras ese cultivo intensivo y con una mano de obra mal pagada, subyace otro escalofriante hecho sobre el cual se reflexiona apenas.

La rosa necesita un número suficiente de heladas para prosperar y en nuestro país son cada vez más infrecuentes por las elevadas temperaturas invernales. Pero llega la fecha clave, vamos a la tienda y nos esperan las rosas inodoras y producidas en serie; otro objeto de consumo, pese a tratarse en realidad de un ser delicadísimo y extraordinario que damos por hecho. Basta con poder comprarlas para la ocasión.

Por estos motivos valdría la pena ser más exigentes al reclamar la presencia sostenida de las flores en las reivindicaciones de los problemas derivados del cambio climático y que a su vez influyen en el mismo -es el caso de los cultivos intensivos -. No podemos permitirnos el lujo de perder esos campos espectaculares de amapolas que nos regala el inicio del verano y que se agotan deprisa en su belleza. Los pinta Monet en 1873 y a la derecha aparecen su mujer Camille y su hijo Jean, quien está recolectando un ramillete, regalo para su madre —los hacíamos de niños—. Se tratará de un ramo tan efimero como la propia flor, cuyo rojo intenso se extingue nada más cortarla —los jardineros advierten que no es negativo cortar las flores, por

La amapola se nos deshace entre las manos, igual que ocurriría con las flores desprotegidas en el invierno de Helsinki. "La amapola de junio pertenece a la misma familia moral. Ella no es sino un grito, una llamada al sol. Sus pétalos tienen tanta prisa por abrirse a los rayos solares que, aun arrugados, agrietan su velludo botón y adquieren la forma de un cáliz para asimilar mejor la luz", escribe Marie Gevers. Ojalá puedan las flores seguir siendo algo tan único y trascendental como las joyas de los pobres. Ojalá no sucumba la rosa a nuestra codicia y nuestras celebraciones banales.

36 DÍAS DE VERANO EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024

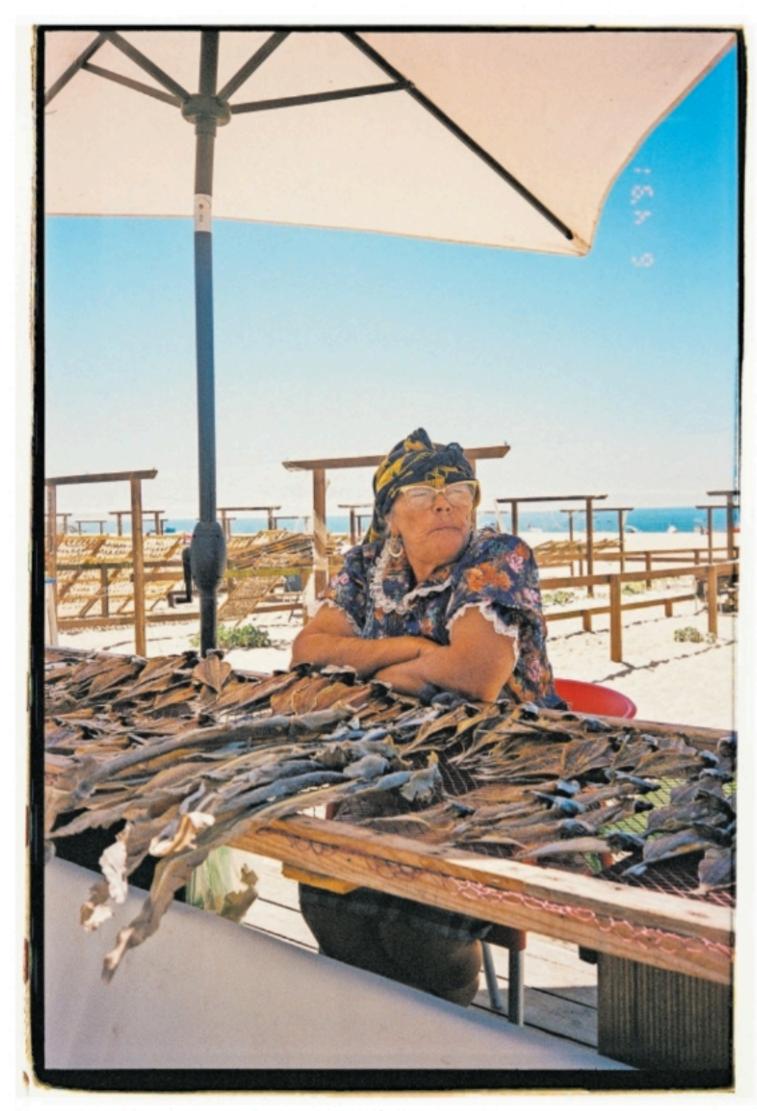

Una vendedora de peixe seco en la playa de Nazaré. MIRTA ROJO

Las pescaderas secan al sol sardinas, jureles, pulpos o rayas en la playa urbana de la localidad portuguesa

## Las últimas supervivientes del 'peixe seco' de Nazaré

#### TEREIXA CONSTENLA Nazaré

Antes de que surfear la Gran Ola se convirtiese en seña de identidad de Nazaré (Portugal), su playa urbana ofrecía otra estampa típica: pescados abiertos expuestos al sol sobre paneles rectangulares hechos con madera y redes de pesca, que son alineados trazando calles sobre la arena, el estendal. Jureles, lubinas, corvinas, rayas, cazones o sardinas son abiertos en canal, tras pasar por salazón y extendidos al sol como un mantel. El pescado pierde volumen y se aplana como si fuese una fotocopia de lo que fue. De ahí saldrá listo para cocinarse en guisos, arroces o ensaladas. Pero si se desea hacerlo a la manera más portuguesa, lo suyo es el peixe seco cocido acompañado de patatas con piel, aliñado con ajo picado, aceite y vinagre (o zumo de limón).

El estendal se localiza ahora en un área de la playa del sur, casi a la altura del Centro de la Cultura de Nazaré, que en el pasado acogía pescados frescos como lonja y ahora los muestra en fotografías. Una exposición permanente recorre la historia del secado de pescado y el papel que las mujeres tuvieron en él. A pocos metros de allí, en el paseo marítimo, se alinean las vendedoras de peixe seco en pues-

#### Entre dos y tres días al aire

- El pescado se prepara en recipientes de plástico y se lava con agua salada.
- 2 Se abre para proceder a su limpieza y evisceración. Si es pequeño, se hace manualmente. Solo con los de mayor tamaño se utiliza un cuchillo.
- 3 Después de lavado, el pescado se deja en agua salada entre 10 y 15 minutos, según su tamaño. Las piezas más grandes se cubren solo con sal durante un día.
- 4 El pescado, lavado de la sal o salmuera, se extiende en los paneles de la playa. Durante el secado, nunca se da la vuelta a la pieza, salvo que se pretenda acelerar el proceso, que suele tardar entre dos y tres días.



Pulpos secados al sol en la playa de Nazaré. M. R.

tos callejeros modestos, donde ofrecen raya, pargo, cazón, pulpo, sargo y, sobre todo, sardinas y carapau (jurel).

La única ausencia llamativa es la del rey de la mesa portuguesa: el bacalao. Y la explicación es simple. Es un pescado capturado lejos de la costa de Nazaré y que llega congelado o en salazón. Todo lo que las pescaderas venden en el paseo marítimo ha sido faenado frente al litoral portugués.

Hasta mediados del siglo XX, el proceso de secado se realizaba sobre juncos. No hay datos precisos sobre el origen de la actividad en Nazaré, pero fueron mujeres las que la convirtieron en una tarea complementaria para las economías familiares. Por un lado, aseguraban comida para los días de escasez del invierno y, por otro, obtenían unos ingresos extras en los mercados de la comarca. "La participación de las mujeres nazarenas en la economía de la pesca fue fundamental durante mucho tiempo. Esta labor se muestra en la omnipresencia en las actividades ligadas al mar, pero realizadas en tierra. Todas las fases de la cadena técnica, del desembarque del producto hasta su consumo, su transformación y comercialización, eran realizadas por mujeres", escriben Ana Adelaide Hilário y Carlos Fidalgo en el libro Seca do peixe: um arte, publicado en 2016.

Hoy siguen siendo ellas las vendedoras. Cada vez menos. Las últimas mohicanas del peixe seco siguen en la brecha, forzadas por la necesidad económica, aunque en algunas de ellas también pesa una devoción por la actividad. A sus 86 años, Idaliza Da Florência sigue trabajando seis o siete horas al día en la playa vendiendo jureles secos, el único pescado que puede prepa-

rar. "Ya no tengo fuerza para trabajar los grandes", admite sentada en su pequeño puesto de venta. Desciende de una familia de marineros y lleva 70 años trabajando. Cobra una pensión demasiado exigua para abandonar el estendal, que se prolonga a sus espaldas sobre uno de esos arenales atlánticos portugueses que parece no tener fin.

Franzelinha Quinzico recuerda los años en que se desplegaban una treintena de puestos. El día de este reportaje apenas había cuatro. Quinzico se ha levantado a las tres y media de la madrugada. En época alta, como los meses de verano, trabaja de lunes a domingo. Su marido, António Venancio Mafra, colabora transportando el pescado fresco que han tenido en salmuera.

La vendedora aprendió la técnica con su suegra y acabó dejando la pastelería donde trabajaba
por la venta de pescado. Tampoco ella, que ha cumplido 68 años,
puede vivir de su jubilación. "Esta vida no es buena para nadie,
no tenemos horas para nada, pasamos mucho tiempo en la calle
y sin poder descansar. Ninguno
de mis hijos seguirá la tradición,
esta vida es muy dura", exponía
una tarde de julio perfecta para
veraneantes.

Tanto Franzelinha como Idaliza son algunas de las protagonistas de libro Seca do peixe: um arte. Las dos creen que es una actividad condenada a la extinción. El sacrificio tiene poca compensación económica, aunque también hay algunas vendedoras que disfrutan de una actividad que les permite socializar al aire libre.

Mientras ellas sigan extendiendo sus pescados al sol y sentándose bajo sombrillas con sus pendientes de oro y sus faldas antiguas, la playa de Nazaré todavía ofrecerá una estampa distinta.

#### Kenken @ 2023 KENKEN PUZZLE, LLC

| 126× | 8-       |          | 11+  | 25+      |     |        | 8+  |    |
|------|----------|----------|------|----------|-----|--------|-----|----|
|      | 54×      | 2-       |      |          | 4+  | 1      | 19+ | +  |
|      | $\vdash$ | $\vdash$ | 3÷   | $\vdash$ |     | 9+     | T   | 3÷ |
| 32×  |          | 392×     |      | 3÷       | 17+ | t      | 2÷  | T  |
|      |          |          | 11+  | T        |     | 16+    | T   | 2- |
| 40×  | 16+      |          |      | Г        | 1   | Г      | 8-  | 1  |
|      | Г        |          | 240× | 23+      |     | 1      | T   | 8- |
| 11+  |          | 1        |      |          | 1   |        | 19+ | 1  |
| 6    |          | 126X     |      |          |     | $\top$ |     |    |

El juego consiste en colocar los números del 1 al 9, sin que se repitan, en cada fila y columna del cuadrado. En la cuadrícula aparecen bloques remarcados por una línea gruesa y en cada uno de ellos hay un número junto al símbolo de suma, resta, multiplicación o división. Este dígito es el resultado, en cada caso, de sumar, restar, multiplicar o dividir los números contenidos en el bloque. Averigüe el número que debe colocar en cada casilla para que se cumplan las reglas citadas.

#### Dominó lógico / Tarkus

| 0<br>1<br>1<br>2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 0                | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1                | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 1                | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2                | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |

Los números representan un conjunto oculto de fichas de dominó dispuestas en una matriz rectangular. El juego consiste en emparejar los números de dos en dos de modo que aparezcan estas fichas. Hay que tener en cuenta que cada dominó tiene una solución única y las fichas no se repiten. Una buena idea es hacer una lista de fichas y marcarlas a medida que se encuentran.

#### De isla en isla conceptis puzzles

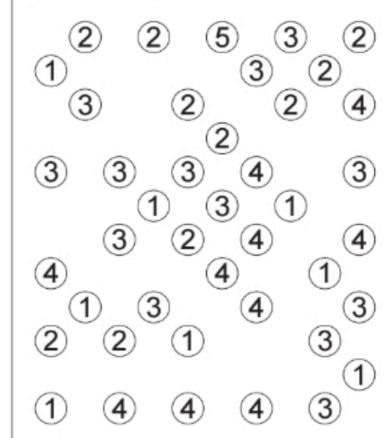

Los círculos numerados que aparecen en el juego son islas. En cada isla hay un número de puentes que coincide con el número que aparece sobre ellas. Búsquelos, teniendo en cuenta que no puede haber más de dos puentes en la misma dirección. Los puentes solo pueden ser horizontales o verticales, y no pueden cruzar las islas ni otros puentes. Al final, todos los puentes tienen que estar interconectados permitiendo el paso de una isla a otra.

#### Crucigrama / Tarkus

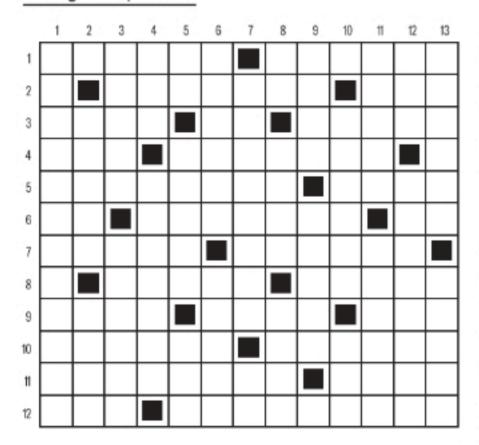

Horizontales: 1. Todo lo son para el perro flaco. La de las flores está en Barcelona / 2. Entra en razón. Pujar. Vocales de muestra / 3. Viajarán a la tierra de los ayatolás. Puestas en guardia. Diplomacia / 4. La isla británica de la oveja de cuatro cuernos. Para no perder los papeles. Cien / 5. Su cartera la llevó Rodrigo Rato. Adverbio / 6. Factor crucial al donar sangre. Antiguos judíos de vida comunitaria. En su ría está Ribadeo / 7. El renombre de Alejandro III de Macedonia. Las cosas claras y el chocolate así / 8. En pleno día. Mujeres de una potencia euroasiática. De ese lago etíope arranca el Nilo Azul / 9. Ingenua artista raramente fina (?). Come hierba. El coche de Boris Johnson / 10. Inventada. Tire de un lado y de otro / 11. Lo hace el páncreas con la insulina. Prohíbe pescar o cazar / 12. Véase el vertical. Van en procesión vestidos de morado. Verticales: 1. Lo es Keir Starmer del Reino Unido (dos palabras, seguido del 13 horizontal) / 2. Uranio. Ráfaga. Trozo de madera / 3. Sencillo de trato. Como Sócrates o Platón / 4. La ginebra inglesa. Bella planta flotante / 5. Poco acertado. Las Ventas, La Maestranza... Se muestren espléndidos / 6. Acompáñeme. Haz eso y vámonos / 7. Una de la capital del Piamonte italiano. En la plaza de Legazpi / 8. Principio de una rabieta. Lo tiene usted delante (con artículo). Método depilatorio / 9. El de Cúchares, el toreo. Te decidas por alguno. Consonante / 10. El centro del campo. Anudases. La tele de La 1 y La 2 / 11. Esa higiene previene la caries. Colmen, llenen / 12. Medio letona. El DiCaprio de Titanic / 13. Relaciono o conecto. Zonas. Solución al anterior. Horizontales: 1. Monteras. Dúos / 2. Eresma. Unirte / 3. Des. Perry. Box / 4. Intranet. Pelo / 5. T. Las. Giboso / 6. Efectuados. Ga / 7. Sr. Hablaremos / 8. Amaría. Reo. E / 9. Pías. Cigarros / 10. ALF. Tasar. Fío / 11. Peinar. Gotear / 12. Usad. Abandona. Verticales: 1. Medites. Papú / 2. Oren. Frailes / 3. Nestlé. Mafia / 4. Ts. Rachas. Nd / 5. Empastar. Ta / 6. Raen. Ubicara / 7. A. Regaláis. B / 8. Surtida. Gaga / 9. NY. Borraron / 10. Di. Poseer. TD / 11. Urbes. Morfeo / 12. Otólogo. Oían / 13. Sexo. Asesora.

#### Jeroglífico / Jurjo



#### Soluciones

Newsletter EL PAÍS FEM

La (nota) Ilama-Re (nota) más (+) T-arde.

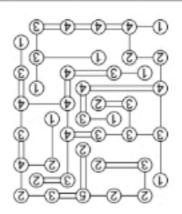

De isla en isla

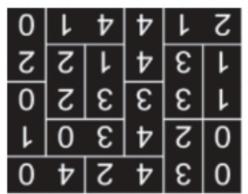

Dominó lógico

| Þ | 8 | 5 | 6  |   |   | 2 | ε | 9 |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| ι | 2 | 6 | Z  | 8 | 9 | Þ | ς | 3 |
| 6 | L | 7 | 3  | Þ | S | 9 | 2 | 8 |
| 7 | 6 | 3 | 9  | 2 | 8 | L | Þ | Š |
| 5 | 3 | 9 | t  | 6 | 2 | 8 | L | ι |
| 2 | 9 | L | S  | 3 | 6 | L | 8 | Þ |
| 9 | Þ | 8 | 2  | ι | 3 | 5 | 6 | Z |
| 8 | L | 2 | L, | S | Þ | 3 | 9 | 6 |
| 3 | S | b | 8  | 9 | 7 | 6 | L | 2 |

Kenk



LEE LA VIDA A TRAVÉS DE LA MIRADA FEMENINA









#### De costa a costa

#### Costa gallega

Cielo nuboso con precipitaciones en la costa norte. Parcialmente nuboso en la costa atlántica. Algún aguacero tomentoso por la tarde en el prelitoral. Viento del norte, de 10 a 15 km/h, con rachas de 25 km/h y una altura de olas entre 1,25 y 2,5 metros. La temperatura en la mar rondará los 16° y 21°.

#### Costa cantábrica

Predominio del cielo nuboso con precipitaciones, siendo tormentosas en el oriental. Los vientos soplarán del norte, de 10 a 15 km/h, con rachas de 25 km/h hacia Asturias y una altura de olas entre 1,5 y 2,5 metros, con mar de fondo. La temperatura en la mar, sobre los 20° y 24°.

#### Costa catalana y balear

Cielos nubosos en las islas y en el litoral. Por la tarde aumentará, con algún aguacero. Menos nubes en el sur de las islas. Viento del este, de 10 a 15 km/h, y una altura de olas hasta 0,5 metros. Serán también del este, de 10 a 20 km/h, con área de 30 a 40 km/h en las Baleares y una altura de olas hasta de 1,25 metros. La temperatura en la mar, sobre los 21° y 28°.

#### Costa valenciana y murciana

Cielo nuboso, con posibilidad de aquaceros. Viento del este, de 10 a 20 km/h, en el norte de Valencia y Castellón, con olas hasta 0,5 metros; del resto de Valencia y Alicante serán de 0,5 a 1,25 metros, y en Murcia podría haber rachas de 30 a 40 km/h y una altura de olas de 1,25 a 2,5 metros. La temperatura, sobre los 26° y 28°.

#### Costa andaluza

Cielo nuboso, con nubes y claros por el oeste. Algún aguacero tormentoso en el litoral o prelitoral oriental. Viento del este, de 15 a 30 km/h, en la costa mediterránea. con una altura de olas entre 1,25 a 2,5 metros. En el resto, viento del oeste, de 10 a 20 km/h, y una altura de olas de 0,5 a 1,25 metros salvo en Huelva, que será menor. La temperatura, sobre los 23° y 28°.

#### Costa canaria

Cielo parcialmente nuboso en el sur y este de las islas, con intervalos nubosos y alguna precipitación. Viento de norte, de 15 a 25 km/h, con una altura de olas de 1,25 a 2,5 metros, con algunas áreas de mar de fondo. La temperatura en la mar, sobre los 22° y 24°.

#### Ajedrez — Joyas Históricas / Leontxo García



#### Anand: genio rápido (XXX)

Blancas: V. Anand (2.782, India). Negras: P. Leko (2.691, Hungría). Apertura Italiana (C54). Mundial de Rápidas (2\* ronda). Riad (Arabia Saudi), 26-12-2017.

Profundidad y brillantez en grado sumo: 1 e4 e5 2 Cf3 Ce63 Ac4 Ac5 4 0-0 Cf6 5 d3 0-0 6 h3 d6 7 c3 a6 8 a4 Aa7 9 Cbd2 Ce7 10 Te1 c6 11 Ab3 Cg6 12 Ac2 (novedad) 12... Te8 13 d4 Ch5 14 Cf1 Chf4 15 Cg3 exd4 16 exd4 d5?! (natural pero erróneo) 17 e5 c5?! (la ventaja blanca de espacio no parece peligrosa con el contraataque sobre d4: pero Anand demostrará, tras una evaluación muy profunda de la posición, que si es muy peligrosa...) 18 A×g6!! (cambia un alfil excelente por un caballo cuya única función era apoyar al de f4; pero así se consigue que el ataque blanco sea fulminante) 18... C×g6 19 Ag5 Ce7 (si 19... f6 20 exf6 Txe1+ 21 Dxe1 gxf6 22 Ah6. con

tremendo ataque) 20 Dd2 (amenaza Ch5 y C×g7) 20... h6 (diagrama) 21 Af6!! (atasca el enroque negro para que no pueda recibir ayuda desde el otro flanco) 21... Rh7 (el regalo es veneno mortal: 21... g×f6 22 D×h6 Cf5 23 C×f5 A×f5 24 e×f6 T×e1+ 25 T×e1 Df8 26 Dg5+ Ag6 27 Te7, seguido de Ce5, y cae todo) 22 Cg5+! Rg8 (si 22... h×g5 23 D×g5, y no hay defensa) 23 Ch5! g×f6 24 C×f7!! (pero no 24 e×f6? por 24... Cf5, y las negras respirarian) 24... R×f7 25 D×h6 Cf5 26 Dh7+ Rf8 27 exf6 (amenazas: g4 y f7) 27... Ae6 28 Cf4 (pero no 28 g4? por 28... Dd7) 28... Dxf6 29 Cg6+ D×g6 30 D×g6 Cg7 31 Te3 Te7 32 Tae1 Tae8 33 Tg3 Tf7 34 h4 Ab8 35 Tge3 Tfe7 36 d×c5 Af7 37 Df6 Txe3 38 Txe3 Txe3 39 fxe3 Ac7 (en este caso, tres piezas no compensan una dama porque los peones pasados blancos y la debilidad de los negros son factores decisivos) 40 g4 Ce8 41 Dh8+ Ag8 42 h5 Ad8 43 Dh6+ Cg7 44 Dd6+ Ae7 45 Db8+ Ce8 46 b4 a5 47 Dxb7 axb4 48 D×b4 Cf6 49 Df4 Re8 50 c6 Ae6 51 h6, y Leko se rindió.

#### Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES.

|   |      |   | _  |   |   |   |   |   |
|---|------|---|----|---|---|---|---|---|
|   | 6    |   | 9  |   | 5 |   |   |   |
| 9 |      | 1 |    |   |   |   | 7 |   |
|   | 7    |   | 1  |   |   |   |   |   |
| 4 |      | 2 |    |   | 3 |   |   | 5 |
|   | 1    | 1 |    | 1 |   | 1 |   | 1 |
| 5 |      |   | 6  |   |   | 4 |   | 1 |
|   | - 4, |   |    |   | 8 |   | 4 |   |
|   | 8    |   | ٠, |   |   | 9 |   | 2 |
|   |      |   | 7  |   | 6 |   | 3 |   |

casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

DIFICIL. Complete el tablero de 81

#### Solución al anterior

|   | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 |   |
|   | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 |   |
| ٠ | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 |   |
| 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 |   |
|   | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 |   |
|   | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 |   |
| 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |   |
|   | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | ] |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

#### España hoy



#### Sigue la actividad tomentosa en numerosas comunidades

Persiste la inestabilidad atmosférica debido a la presencia de aire frío en atura. Por lo tanto, hoy predominarán los intervalos nubosos sobre la Península, con precipitaciones en el norte de Galicia y litoral cantábrico. Nubosidad de desarrollo con aguaceros tormentosos en intensidad y distribución, principalmente durante la primera mitad del día en Andalucía occidental, interior de Murcia, de Valencia, zona centro, norte y este de Castilla y León, Cantábrico oriental y sobre todo por la tarde o noche en Cataluña, cordillera Cantábrica, interior de Galicia, sistema Ibérico, este del sistema Central, zonas de Murcia y de Valencia. Intervalos nubosos en las islas. Ascenso de las máximas en el sur. J. L. RON

#### Mañana



#### Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR • BUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA     |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |              |
| TARDE  |            |        |        |        |           |              |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |              |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXIMA              | 30        | 27     | 29     | 30     | 37      | 30       |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 26,4      | 25,2   | 29,7   | 30,4   | 34,5    | 29,1     |
| MÍNIMA              | 23        | 18     | 19     | 25     | 21      | 24       |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 18,4      | 14,5   | 16,9   | 20,8   | 19      | 20,3     |

#### Agua embalsada (%)

| _                   |       | 1    |          |          |        |       |      |
|---------------------|-------|------|----------|----------|--------|-------|------|
|                     | DUERO | TAJO | GUADIANA | GUADALO. | SEGURA | JÚCAR | EBRO |
| ESTE<br>AÑO         | 69,4  | 61,3 | 41,4     | 33,6     | 17,6   | 42,8  | 53,3 |
| MEDIA<br>10<br>AÑOS | 55,5  | 47,7 | 45,8     | 42,5     | 34,4   | 40,2  | 57,2 |
| ANOS                |       |      |          |          |        |       |      |

| Concentración de CO <sub>2</sub> |                     |                | Partes por millón (ppm) en la atmósfera |                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| ÚLTIMA                           | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS                         | NIVEL<br>SEGURO |
| 418.42                           | 422.83              | 419.25         | 396.92                                  | 350             |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica. Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia). elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del jueves:

1 9 13 18 26 48 C23 R6 JOKER 1686669

#### **BONO LOTO**

Combinación ganadora del jueves:

4 31 35 38 40 44 C39 R0

#### CUPÓN DE LA ONCE 02719

SERIE 014

Actualización semanol

#### TRÍPLEX DE LA ONCE 712

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del jueves:

6 10 14 15 16 22 25 27 31 37 38 45 48 66 70 71 74 77 79 84

TELEVISIÓN EL PAÍS, VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 39

#### EN ANTENA / RICARDO DE QUEROL

### El rock se sigue muriendo: larga vida a Glastonbury

a necrológica del rock se resiste a ser escrita, sobre todo porque algunas viejas glorias (Stones, Springsteen, AC/DC) siguen llenando estadios. Pero hace tiempo que el género perdió la relevancia que tuvo, como fenómeno social, en la segunda mitad del siglo XX. Ningún grupo joven compite hoy desde ese planteamiento con las nuevas estrellas del pop, que son casi todas mujeres: Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Karol G. Las nuevas generaciones, eclécticas y desprejuiciadas, nunca vieron asomo de rebeldía en la música de sus padres, si acaso la hallan en otros sonidos urbanos o inclasificables. Incluso peligra el concepto de banda, porque muchas de estas solistas

aparecen en el escenario solo con bailarines, sin otros músicos a la vista.

Casualidad o no, el festival de Glastonbury más femenino (merecidamente: ellas se han ganado su sitio) ha sido el menos guitarrero. Celebrado a finales de junio, cuando los días son largos en Inglaterra, Movistar+ ofrece como cada año un resumen de cinco capítulos de una hora, cuidadosamente producidos por la BBC. Glasto, que ha sido el escaparate del rock británico desde 1972, ya no siente la necesidad de invitar a grandes nombres de ese estilo para encabezar su cartel. Las actuaciones principales de 2024 han ido por otros derroteros: Dua Lipa, Sza, los melosos Coldplay y la diva del country Shania Twain. Las dos primeras ofrecieron espectáculos apabullantes, sin reservas en decorados y coreografías, que pusieron a bailar a esa masa acicalada y disfrazada que va a ver y hacerse ver. A bailar y a cantar, otra marca de la casa, y a levantar banderas diversas, este año muchas palestinas. Los coros más multitudinarios los logró Coldplay, grupo con más éxito que prestigio pese a que cuenta con bue-

nas canciones: empacha tanto confeti, globo y colorín. Twain nos consoló al demostrar que el rock y el country son parientes.

La coorganizadora del festival Emily

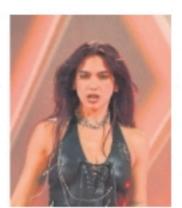

Dua Lipa.

Eavis reconoce: "El cartel refleja lo que está pasando en el mundo de la música en este momento. Si soy honesta, no hay muchos grupos de rock nuevos para elegir". ¿Volverá Glasto a tirar de nombres consagrados en 2025? Muchos miraban a Oasis en su regreso: los Gallagher han frecuentado el festival, juntos o separados. Pero la banda desmiente tajante que va-

ya a estar allí. El nuevo talento rockero, el que a Eavis le cuesta encontrar, tendrá que abrirse paso a empujones, porque ahora el centro del escenario lo ocupan otros.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Noticias 24h. ■ 8.50 La hora de la 1. (16). 10.40 Mañaneros. (16). 14.00 Informativo territorial. 15.00 Telediario. ■ 15.45 Informativo territorial. 16.00 El tiempo. ■ 16.05 Vuelta a España. '13° etapa: Lugo-Puerto de Ancares'. ■ 17.30 Salón de té La Moderna. Jacobo volverá de Sevilla para ayudar a lñigo y Matilde a descubrir qué ocurre con doña Carla. (12). 18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador. ■ 20.30 Aguí la Tierra. 21.00 Telediario. ■ 21.50 La suerte en tus manos. 22.00 El Grand Prix del verano, 'Primera semifinal'. Los dos primeros semifinalistas cuentan con Pablo Chiapella como padrino de Binissalem (Mallorca) y Lala Chus como madrina de San Adrián (Navarra). 0.15 Los Iglesias. Hermanos a la obra. Chábeli y Julio Iglesias Jr. renuevan el ático de Norma Duval, en La Moraleja. ■ 1.30 Cine. 'El crucero de los sueños: Hawái'. El Capitán Burger y su tripulación se enfrentan a una tarea muy inusual y desafiante durante su crucero a Hawái. (7).

La 2 6.30 Inglés en TVE. ■ 7.35 Origen. ■ 8.00 Juegos de animales. 8.50 DFiesta en La 2. ■ 9.50 Escala humana. 10.25 Arqueomanía. 10.55 Dinastías. 11.45 ;Por fin es lunes! 12.10 La 2 Express. 12.20 Las rutas de Ambrosio. ■ 13.25 Cine. 'Un tiempo para morir'. (12). 14.40 Vuelta a España. 16.05 Transformarse en mariposa. 16.55 Cefalópodos, el reino de las ventosas. 17.45 El escarabajo verde. 18.15 Nunca es demasiado pequeño. ■ 19.00 Grantchester. 20.05 ¡Cómo nos reimos! 20.25 Días de cine. (12). 21.00 Detrás del instante, 'Samuel Aranda'. 21.30 Plano general. Andres Pajares . 🛮 22.00 Cartelera. (12). 22.05 Historia de nuestro cine. 'Atún y chocolate'. Tres pescadores de Barbate intentan sobrevivir a pesar de la crisis. Su vida se complica aún más cuando el hijo de uno de ellos anuncia que quiere hacer la comunión. (7). 23.40 Historia de nuestro cine. 'Loco veneno'. Verónica trabaja en una empresa que es víctima de un chantaje.

#### Antena 3

6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. 10.45 Encierros de San Sebastián de los Reyes. ■ 11.10 Espejo Público. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arquiñano. ■ 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias. II 15.30 Deportes. ■ 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Begoña trata de zafarse de los intentos de Jesús por drogarla. (12). 17.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. ■ 21.55 La previsión de las 9. **■** 22.10 Cine. 'La ciudad perdida'. Loretta Sage. una escritora de novelas románticas de aventuras. y Alan, el modelo que sale en sus portadas, son arrastrados a una misión real cuando un millonario secuestra a Loretta para encontrar el tesoro de su última novela. ■ 0.30 Cine. "Whiteout'. Carrie Stetko es una agente de seguridad que trabaja en una remota estación de la Antártida. Justo cuando está a punto de volver a casa tras dos años de tediosa labor, aparece un

cadáver. (16).

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro. 7.30 ¡Toma salami! (7). 8.25 Callejeros viajeros. 'Rumbo a Río' y 'Costa Rica salvaje'. (7). 10.20 Viajeros Cuatro. 'Costa Rica', Marina Romero y Alvaro Secunza recorren San José, la capital, y algunos de los enclaves naturales más atractivos del país. (7). 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.15 El tiempo. ■ 15.30 Todo es mentira. 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Xuso Jones recorre España buscando transeúntes dispuestos a participar en este juego. ■ 19.00 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro. 20.40 ElDesmarque Cuatro. (7). 20.55 El tiempo. ■ 21.05 First Dates. (12). 22.00 Cine. 'El ultimátum de Bourne'. Cuando las investigaciones de un periodista le ponen sobre la pista de una operación Ilamada BlackBriar, Bourne va recuperando la memoria. (12). 0.15 Cine. 'Moneda de cambio'. El agente secreto Vic Davis se ve envuelto en una operación terrorista mientras va a recoger a su hijo en la universidad. 1.50 Callejeros. (18). 2.25 The Game Show.

#### Tele 5

6.10 Reacción en cadena. ■ 7.00 Informativos Telecinco. ■ 8.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver verano. Magacin presentado por Adriana Dorronsoro y Patricia Pardo que centra su atención en los grandes temas de interés social. 15.00 Informativos Telecinco. ■ 15.25 ElDesmarque Telecinco. ■ 15.40 El tiempo. ■ 15.45 El diario de Jorge. 'Talk show' de testimonios, presentado por Jorge Javier Vázquez. 17.30 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. ■ 21.00 Informativos Telecinco. ■ 21.35 ElDesmarque Telecinco. ■ 21.45 El tiempo. ■ 21.50 Babylon Show. El programa presentado por Carlos Latre recibe esta noche como invitados a la banda de rock and roll Hombres G. (12). 22.50 ; De viernes! Tras la entrevista de Sofía Suescun en el programa, esta noche Maite Galdeano hablará de todos los problemas que ha tenido con su hija y con su yerno, Kiko Jiménez, en estas semanas, (16). 2.00 Casino Gran Madrid Online Show. 2.25 ¡Toma salami! (7).

#### La Sexta

Movistar Plus+ 6.30 Venta Prime. ■ 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. Programa que ofrece la información del día con humor e ironía. 11.00 Al rojo vivo. Programa de información de la actualidad, con entrevistas y debate. (16). 14.30 Noticias La Sexta. ■ 14.55 Jugones. ■ 15.20 La Sexta Meteo. ■ 15.45 Zapeando. Con Miki Nadal al frente y los colaboradores Torito, Eugeni, Graciela y Berta Collado, junto a Jiaping Ma e Iñaki de la Torre. (7). 17.15 Más vale tarde. Espacio de carácter informativo presentado por Marina Valdés y María Lamela. (16). 20.00 Noticias La Sexta. ■ 21.00 La Sexta Noticias especial. 🛚 21.20 La Sexta Meteo. ■ 21.25 Deportes La Sexta. ■ 21.30 La sexta columna. Programa de reportajes acción'. (7). de investigación sobre la actualidad y de crítica con diferentes temáticas de interés social. 22.30 Equipo de investigación. Espacio informativo centrado en reportajes de investigación periodística, presentado por Gloria Serra.(7). 3.00 Pokerstars Casino.

#### DMAX

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

6.00 091: Alerta Policía. 7.30 Así se hace. 'Bolsas de cuero'. 'Pantallas electroforéticas', 'Hormas de zapato a medida' y 'Retenedor dental". ■ 9.05 Cazasubastas. 'A Misuri le encanta la compañía', 'Quadzilla ataca', 'Nadar o ahogarse', 'Obra de amor' y 'Baile y dados'. ■ 11.20 Aventura en pelotas. 'El callejón de los cocodrilos', 'Conflicto en Colombia' y 'Terror absoluto'. (7). 14.05 Expedición al pasado. 'El rival perdido de Lindbergh' y 'La fortuna del forajido'. (7). 15.55 La pesca del oro. 'Citas y reclamaciones' y 'La draga de la locura'. 17.45 Sobrevivir en lo salvaje. Inundaciones en Arizona' y 'Furia de la montaña'. ■ 19.40 El Liquidador. 'El lado ciego', 'El suelo para tus amigos', 'Los ojos sobre el premio', 'La combinación correcta' y Vale su sal'. (12). 22.00 La masacre del Yeti. Invierno de 1959. Los cuerpos mutilados de nueve excursionistas en los Urales rusos son hallados. ¿Fueron brutalmente asesinados por un yeti? (16). 23.55 El reino perdido del Yeti. (7). 1.50 Muerte en el

6.10 ¿Cómo lo haríamos hoy? 'Carnegie Hall'. ■ 7.00 One Zoo Three. 7.45 Superancianos: cómo vivir más y mejor. 8.40 Dentro de las pirámides. 9.35 Bakalá. **•** 10.05 Video Killed The Radio Star. 'Oasis'. (7). 10.30 Oasis: Supersonic. 12.30 UEFA Europa League. 'Sorteo'. . 14.10 UEFA Europa Conference League. 'Sorteo de la fase de liga'. 15.20 Ilustres Ignorantes. (16). 15.55 Cine. 'Troya'. El rapto de Helena por Paris es una afrenta que ni Menelao ni su hermano Agamenón pueden consentir. (16). 18.25 Cine. 'The Equalizer 3'. Tras acabar con un sangriento grupo criminal (y resultar herido), el exagente Robert McCall es acogido por los habitantes de un pueblecito italiano. (16). 20.10 Documental. Denzel Washington en 21.05 Ilustres Ignorantes. 'Médicos'. 21.35 Leo Talks. (12). 22.00 Cine. 'Aquaman y el reino perdido'. Convertido en rey de la Atlántida, Aquaman vive agobiado por sus responsabilidades (12). 23.50 Poquita fe. (16). 0.45 La pista del tenis. 1.00 US Open. ■ pantano. (12).



## Para gustos, EL PAÍS

Moda, diseño, viajes, cultura... Llévate cada fin de semana gratis con EL PAÍS las revistas y suplementos que más se adaptan a ti.



**EL PAÍS** 

## **EL PAÍS**

Viernes 30 de agosto de 2024 Año XLIX Número 17,200

- Madrid: Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid, 91 337 82 00 Barcelona: Caspe, 6, 3° planta, 08010 Barcelona, 93 401 05 00
   Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3° planta, 28037 Madrid, 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com
- Atención al cliente: 914 400 135 Depósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAÍS, SLU. Madrid, 2024.
   "Todos los derechos reservados, En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAÍS, SLU\* Ejemplar impreso en papel de origen sostenible





Lijtmaer, en el centro, con dos amigas en Londres en 1998. Foto cedida por la autora.

pintadas de colores, intentando pedir un café. Tengo una resaca tremenda, inmunda, propia de haber bebido para querer olvidar que me voy de mi paraíso, la universidad de letras en la que acabo de fi-

nalizar mi Erasmus y donde he conocido

a los amigos más cercanos que he tenido nunca, mis almas gemelas.

Lo último que recuerdo es tomar chupitos de algo en una habitación enmoquetada y bailar a Prodigy. Todos mis amigos
deben de estar dormidos y yo soy ahora la
primera que tiene que ir al aeropuerto. En
la barra, con un dolor lacerante de cabeza
y el estómago revuelto, creo que pido un
café. Cuando me lo llevo a los labios, siento olor a alcohol y me digo que no es posible, que me lo estoy imaginando, así que
me lo tomo de golpe. Sí, tiene alcohol. Me
han hecho un carajillo por error. ¿Quién
hace un carajillo por error?

Desde esa cafetería regentada por algún insensato miro la mañana hermosa de junio, algo finalmente cede en mi interior y comienzan a rodarme lágrimas del tamaño de canicas mejillas abajo. Soy infeliz. Soy todo lo infeliz que se puede ser, o eso creo yo, porque para eso tengo 21 años y el mundo es para mí la estepa desértica del verano que está por empezar.

No nos vamos a engañar, mi verano de

1999 no fue un buen verano. Echaba de menos mi vida anterior, quería estar con mis amigos en ese barrio del sur de Londres, pero no podía, así que me sumí en una tristeza letárgica que duró todo julio y agosto, hasta que tuve que volver a clase, a terminar la carrera. Me tumbé en el sofá y vi toda la televisión posible. Toda. Desde las once de la mañana hasta las once de la noche. A ratos iba a por un refresco a la nevera y contemplaba mi rostro en el espejo, que para mí adquiría colores tornasolados, entre el verde y el lila. Mis córneas estaban sufriendo los efectos de ver sin respiro alguno reposiciones de Los vigilantes de la playa o Las gemelas de Sweet Valley durante tantas horas. Mis pobres padres, preocupados, hacían lo que todos los padres intentan hacer con sus hijos en verano. Que es repetir sin cesar la frase: "Anímate, sal a que te toque un poco el aire y el sol, que te sentará bien", aunque caiga en saco roto. Lo último que quiere un veinteañero con crisis existencial es que le toque el aire. Lo último que quiere es pasar página, intentar ser feliz.

Durante ese verano recordé todo lo que había vivido ese año. Había bailado sin parar, había ido a obras de teatro en *pubs*, había descubierto la escarcha a la madrugada, había intercambiado libros nuevos, vis-

#### Crítica y 'podcaster'

Lucía Lijtmaer (Buenos Aires, 1977), escritora y crítica cultural, es autora, entre otras obras, de 'Casi nada que ponerte' y 'Cauterio'. Codirige el podcast 'Deforme Semanal', merecedor de dos Premios Ondas.

to exposiciones raras y reveladoras, había conocido Irlanda, había tocado el timbre en bares ilegales con detectores de metales, había pedido música a una DJ con la cara completamente tatuada, había dado besos sin parar, había viajado en ferry, había hecho tortillas de patatas para veinte personas, había visto fuegos artificiales en medio del bosque, había caminado por la orilla del río rodeada de amigos estallando en carcajadas. Y millones de cosas más que no recuerdo.

Con el tiempo me di cuenta de que mi verano, en realidad, había durado todo el año anterior. Un verano perfecto de nueve meses. Y, finalmente, me levanté del sofá.

#### 1999

## Aquel verano... perfecto de nueve meses

por Lucía Lijtmaer / Periodista y escritora

odo empieza el 22 de junio de 1999, el día que marca el inicio del verano. Es exactamente ese día, esa misma mañana en la que me doy cuenta de que todo se acaba de ir a la mierda. Estoy en un barrio al sur de Londres donde acabo de pasar los nueve meses más importantes de mi vida, o al menos eso siento, donde he cumplido 21 años y ahora me toca volver a mi casa. Y lo peor de todo es que tengo una resaca espantosa.

Es horrible tener resaca durante una preciosa mañana de junio en esas circunstancias. El tiempo no acompaña a tu desconsuelo. Quieres que llueva y no va a pasar. Las abejas zumban alrededor de los parques, la gente hace barbacoas al aire libre y el sol acaricia las mejillas y los tobillos de todos los estudiantes que pasan por mi lado, con libros, guitarras o cajas de cartón. Todo el mundo es feliz porque llega el verano y yo arrastro una maleta que pesa demasiado por un bar con mesas

